

San José, Costa Rica **DOMINGO** 18 de agosto del 2024 **¢750** 

www.nacion.com

#### HOY EN EL EDITORIAL

El legado de París 2024

La competencia se erigió en catalizador de reflexiones sobre el papel del deporte en la sociedad; su éxito se medirá, no en medallas, sino en su capacidad para impulsar cambios. P. 24





PROCURAN ELUDIR PATRULLAJE INTERNACIONAL EN EL CARIBE P. 11

# Bandas narco de Limón migran hacia Puntarenas

Traslado de organizaciones causa aumento de homicidios en el Puerto



COSTOS DE ADMINISTRAR EBÁIS P. 4

#### Cooperativas de salud denuncian cálculos erróneos de CCSS

Señalan grave omisión en informe que objeta contratación IASIVA PROTESTA CONTRA ERALIDE ELECTORAL P.00



María Corina Machado encabezó ayer marcha en Caracas. AFP

#### 'iNo vamos a dejar las calles!', grita oposición venezolana

Manifestación fue replicada en otros países

# iFinal feliz! Dos cachorros rescatados en la romería encontraron un hogar

Keyna Calderón

Corresponsal GN

Clifford y Chloe son dos de los perritos rescatados en la calle durante la romería de este año. Los encontraron el 1.º de agosto cerca del Paseo Metrópoli, en Cartago; estaban solos y un tanto delgados.

Un equipo apoyado por la Municipalidad de Cartago los llevó a un albergue, junto con otros 16 "perromeritos", con la esperanza de darlos en adopción. Nathaly Hernández llegó a adoptar a Chloe, quería a la hembra, pero no pudo resistir la mirada triste del hermano. Las fotos viajaron por chat y, con el apoyo de su familia, se llevó a los dos a su hogar en barrio Asís, en el mismo cantón.

Los cachorros, que tienen tres meses de nacidos (estiman su fecha de nacimiento el 2 de mayo), pusieron a todos miembros de la familia "de cabeza". Nathaly relató que, en su casa, todos son amantes de los animales y, hace diez meses, falleció la última integrante de una pareja de perritos hermanos que vivieron 11 años con ellos.

"Andábamos en busca de una perrita para adoptar; tengo dos amigos que trabajan en la Municipalidad y me comentaron del lugar y que ahí podía adoptar. Llené los papeles del Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal Cartago (CMECA) desde antes de la romería, pero, cuando me llamaron para la cita, no pude ir", contó Hernández.

"Mi mamá nos decía que esperáramos porque la Virgen de los Ángeles nos tenía preparada la perrita y dicho y hecho.



Nathaly Hernández y su madre, Sandra Villalobos, sostienen a los afortunados cachorros Chloe y Clifford. KENYA CALDERÓN

El 1.º de agosto, fuimos a la romería y vimos donde llevaban perritos. Imaginamos que los estaban rescatando. Entonces, me volví a comunicar con el CMECA y ya estaba aceptada la solicitud de adopción. El día de la cita, mi papá se fue directo a buscar a Chloe, que ya habíamos visto en la página y, cuando la encontró, estaba junto al hermanito", agregó.

Nathaly confesó que, cuando les mostraron a Chloe, el hermano las miró con carita triste. "Sentí un dolor en mi corazón, que pedí que me lo pasaran para abrazarlo. Cuando alcé al negrito, me empezó a chupar toda la cara. De inmediato, envié una foto al chat de la familia para que escogiéramos cuál de los dos y mi hermano se ofreció a encargarse con los gastos de uno de ellos para adoptar a los dos".

Los cachorros se adaptaron de inmediato al hogar. Hubo amor mutuo. Con el apoyo de la Asociación ABA Animal, los perritos salieron del CME-CA con dos vacunas, desparasitados y castrados. En casa, los recibieron con comida, tazas, camas, cobijas y juguetes.

"Yo no estoy de acuerdo en comprar los animales, porque ellos no son mercancía, y hay muchos que se pueden rescatar para darles amor. A diferencia de muchas asociaciones, el Centro cubre todos los gastos, no nos cobraron nada y el único requisito es darles mucho amor", explicó Sandra

Villalobos, madre de Nathaly.

Próximamente, Clifford y Chloe serán asegurados por la familia para llevar su control médico, al igual que cualquier miembro de la familia.

El Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal Cartago rescató 18 perritos en la romería, de los cuales aún hay 10 en busca de un hogar. Si usted está interesado, puede contactarlos al teléfono 2550-4691 o escribir a bienestaranimal@muni-carta.go.cr.

HACE 50 AÑOS, 18 DE AGOSTO DE 1974





PARA MÁS DATOS HISTÓRICOS SIGA EN FACEBOOK Y TWITTER A LN.ARCHIVO

#### Rayo fulmina siete reses en Guanacaste

Redacción. Siete reses valiosas, propiedad de la finca El Capulín, que dirige la junta administrativa del Instituto de Guanacaste, quedaron fulminadas por un rayo el martes, aproximadamente a las 3 p. m. Los animales (una vaca y seis vaquillas habilitadas), todos animales de raza fina, que en conjunto valen unos ¢15.000, se habían refugiado bajo un árbol de mango en los terrenos de la finca cuando cayó el rayo sobre el árbol. No llovía cuando ocurrió, sino que se trató de una descarga en seco.

#### Extranjero fabricaba copias de billetes

Redacción. Un extranjero "de apellido Toval, quien tiene la nacionalidad costarricense, fue atrapado por la policía cuando fabricaba billetes para varios 'socios' con quienes iba a instalar una imprenta exclusivamente para elaborar papel moneda", informó la Dirección General de la Guardia Rural. Toval, que también contaba con una cantidad impresionante de fechorías anotadas en los registros policiacos del país, utilizaba una pequeña impresora de bolsillo para fabricar los billetes falsificados.



Con esta pequeña impresora el extranjero fabricaba copias de billetes nacionales. ARCHIVO LN

FE DE ERRORES

#### Ya no era directivo de Desyfin

En el recuadro de la nota Conassif suspende a la alta gerencia y Junta Directiva de la entidad financiera, publicada el 17
de agosto, se indica que Marco
Vinicio Solano Gómez ocupa el
puesto de Vocal IV en la Junta
Directiva, según el Informe Anual
de Gobierno Corporativo de Grupo Desyfin 2023. Sin embargo, él
dejó el puesto en junio anterior,
según informó Desyfin en un hecho relevante publicado el día 24
de ese mes.

#### Pronóstico del tiempo

#### Aguaceros con tormenta

Se prevé nubosidad matutina con Iluvias costeras en Pacífico y Caribe, y, por la tarde, aguaceros con tormenta en Valle Central y Pacífico. El Caribe y la zona norte presentarán chubascos.



#### Mareas para mañana

**Efemérides** 

| SECTOR     | BAJA     | PIES  | ALTA     | PIES  |
|------------|----------|-------|----------|-------|
| Dt         | 08:08 AM | 0,76  | 02:09 AM | 8,07  |
| Puntarena: | 08:38 PM | -0,19 | 02:25 PM | 8,86  |
| C-151-     | 08:05 AM | 1,34  | 01:58 AM | 8,43  |
| Golfito    | 08:29 PM | 0,66  | 02:14 PM | 8,86  |
| 0          | 08:03 AM | 1,9   | 01:59 AM | 8,76  |
| Quepos     | 08:32 PM | 1,05  | 02:13 PM | 9,41  |
| Golfo de   | 07:56 AM | 1,64  | 01:52 AM | 7,58  |
| Papagayo   | 08:25 PM | 1,08  | 02:08 PM | 8,14  |
| Limón      |          |       | 06:21 AM | -0,18 |
| Limon      | 01:42 PM | 0,34  | 10:42 PM | 1,03  |

SALE: 05:27 a. m. SE PONE: 05:53 p. m.

FUENTE: INSTITUTO METEOROLÓGICO DE COSTA RICA

#### CONTÁCTENOS

Central: 4107-1717

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Apdo. postal: 10138-1000

San José Costa Rica

Dirección: Llorente de Tibás,
400 metros este del cruce.

Servicio al cliente: 4107-1717

WhatsApp: 6118-5710 e-mail: sac@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, sábados y domingos de 7:00am a 1:00pm Ventas de Publicidad: 4107-1717

WhatsApp: 6420-2118
e-mail: publicidad@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm y sábados de 8:00am a 1:00pm Todobusco (Clasificados): 4107-1717

WhatsApp: 6478-2411





El papel de este periódico procede

de bosques

# EL PAÍS

www.nacion.com
Irene Vizcaino,
editora de Sociedad y Servicios
ivizcaino@nacion.com

-> Aresep recibió 400 observaciones sobre cuestionado modelo tarifario



Propietarios de paneles solares, sean particulares o empresas, denunciaron desde finales de 2023 cobros excesivos debido a problemas de aplicación de un cálculo tarifario de la Aresep que rige desde octubre de ese año.

# Objeciones impiden corregir cobro a dueños de paneles solares

> Usuarios señalan que cambio de metodología disparó sus recibos hasta en un 400%

#### Juan Fernando Lara Salas

jlara@nacion.com

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aún no ha corregido el método de cobro de electricidad para los propietarios de paneles solares bajo esquemas de generación distribuida, debido a una avalancha de propuestas y objeciones recibidas durante la audiencia pública celebrada para realizar dicho ajuste.

Dicha entidad había anunciado que emitiría una aclaración sobre el cobro a finales de junio para prevenir facturaciones irregulares hasta de 400%, según indicó el regulador general, Erick Bogantes Cabezas. Sin embargo, esto no se concretó.

En la audiencia pública realizada el 10 de junio, un requisito obligatorio antes de ajustar o implementar métodos de cálculo tarifario, se recibieron más de 400 observaciones que aún están en proceso de análisis.

De ese total, 52 observaciones no cumplieron los criterios de admisibilidad para ser evaluadas.

Aun así, el regulador explicó que todas deben recibir respuesta, sea para aceptarlas o rechazarlas, pues la Junta Directiva de Aresep no puede votar el ajuste metodológico sin agotar primero esta etapa.

"Esperamos que en la tercera semana de agosto la propuesta de ajuste sea presentada a la Junta Directiva para oficializar el cambio", comentó Bogantes.

Si de previsión se cumple, habrán pasado 10 meses desde que Aresep se comprometió a resolver el problema, a pesar de que desde enero había anunciado la suspensión del modelo tarifario.

En ese primer mes del 2024, el regulador informó de que la Intendencia de Energía emitiría una resolución para congelar temporalmente las tarifas asociadas al método desde febrero, mientras se revisaban.

Sin embargo, lo anterior no se concretó debido a la falta de consenso en la Junta Directiva, ya que suspender el método sin una alternativa clara habría generado un vacío regulatorio.

Este riesgo se agravó porque el decreto N.º 39220-MI-NAE de 2015, que regulaba la generación distribuida, fue derogado por la Ley N.º 10.086, Promoción y Regulación de los EXPECTATIVA

ESPERAMOS QUE EN LA TERCERA SEMANA DE AGOSTO LA PROPUESTA DE AJUSTE SEA PRESENTADA A LA JUNTA DIRECTIVA PARA OFICIALIZAR EL CAMBIO".

#### **Erick Bogantes**

Jerarca de Aresep

Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables, la cual está vigente desde diciembre de 2021.

Problemas con cobros. Según la Cámara de Generación Distribuida, en Costa Rica hay 3.491 generadores distribuidos que representan una capacidad instalada de más de 200 megavatios de energía solar.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) concentran el 77% de esa generación solar, equivalente a 2.698 sistemas instalados en techos de casas y empresas costarricenses, ubicados, fundamentalmente, en la Gran Área Metropolitana.

Desde octubre de 2023, propietarios de sistemas de generación distribuida —particulares, cámaras y empresas— reportaron incrementos de hasta un 400% en sus facturas emitidas por la CNFL.

Por ejemplo, en el bufete de abogados Asejur, en San Pedro de Montes de Oca, el cobro pasó de ¢69.510 en setiembre a ¢183.080 en octubre, por un consumo de 1.040 Kilovatios hora (KwH) en ambos meses. La diferencia de ¢113.570 equivale a un 163% más de cargo en la factura.

La CNFL atribuyó estos cobros a la implementación de nuevas tarifas para generación distribuida, aprobadas por Aresep según la metodología derivada de la Ley N.º 10.086, que en teoría debía facilitar la adopción de esta tecnología.

No obstante, el problema surgió por una variable llamada "consumo natural". Debido a esto, la CNFL y otras distribuidoras empezaron a cobrar a cada abonado el monto 
máximo permitido por toda la 
energía generada con sus paneles, una situación imprevista incluso por la Aresep.

Desde noviembre pasado, los afectados comenzaron a recibir facturas mucho más elevadas, en las cuales se les cargaba tanto su consumo eléctrico habitual como la energía autogenerada para su propio consumo.

Cambio en espera. El ajuste propuesto eliminaría este cobro por "consumo natural", obligando a las ocho distribuidoras de energía del país a facturar a sus clientes con paneles solares únicamente por la energía extraída de sus redes, en vez de la producida por ellos mismos.

Desde el punto de vista técnico, el cambio consistiría en adicionar la definición "Energía autoabastecida" y modificar la definición "Tarifa de acceso", en la sección de Definiciones del apartado denominado Aspectos Generales.

Este planteamiento permitiría redimensionar la regulación económica necesaria vinculada a los recursos energéticos distribuidos y servicios de interés generales y proveería un tratamiento homogéneo.

En última instancia, impediría a cualquier distribuidora continuar cobrando por la energía producida en los sistemas de autoconsumo, como ha ocurrido desde la introducción de la metodología en octubre de 2023. ■



El 6 de julio, la Junta Directiva de la CCSS decidió adjudicar la administración de diez áreas de salud por ¢471.000 millones. RAFAEL PACHECO

SEÑALAN EXCLUSIÓN DE DATOS QUE REFLEJARÍAN AHORO DE ¢50.000 MILLONES EN SALARIOS

# Cooperativas denuncian omisión de CCSS al calcular costos por operar Ebáis

Dicen que no se contabilizaron casos en que sueldos ofertados eran inferiores a los de Caja

#### Diego Bosque

diego.bosque@nacion.com

Las cooperativas que ganaron un proceso de adjudicación para administrar diez áreas de salud en las que hay 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana detectaron una grave omisión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a la hora de hacer los análisis de costos.

Alberto Ferrero, gerente de Coopesalud, denunció que, al comparar los salarios que cotizaron las cooperativas contra los que paga la CCSS, solo se contabilizaron las diferencias de los casos en que la remuneración de los oferentes era mayor a la definida por la entidad pública. Eso, según el vocero, distorsionó los resultados de la comparación de costos y afectó el proceso de contratación.

Por ejemplo, según el análisis elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, Coopesana, administradora del Área de Salud de Escazú, ofertó un salario mensual de ¢2.370.000 para un médico general con una plaza denominada G1 y la remuneración que paga el ente público a ese mismo galeno es de ¢2.590.473 por mes.

La remuneración de la



Las cooperativas administran 138 Ebáis en la Gran Área Metropolitana. CORTESÍA COOPESIBA

Caja es ¢220.473 superior a la planteada por Coopesana (administradora del Área de Salud de Escazú), pero los funcionarios que realizaron el estudio de costos no contabilizaron esos montos.

Esas omisiones se repiten en decenas de puestos de los comparativos de las Áreas de Salud de Barva y San Pablo, en Heredia; de Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-Leon XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás, en San José; las cuales atienden a 600.000 asegurados, aproximadamente.

Si no se hubiera omitido esas diferencias, de acuerdo con Coopesalud, el análisis de costos reflejaría un ahorro para la CCSS de ¢50.000 millones durante los diez años que estarán las áreas de salud en manos de las cooperativas.

Ferrero enfatizó que, en reiteradas ocasiones, han solicitado explicaciones a la CCSS sobre por qué se omitieron esas diferencias y no les han contestado. Además, criticó que en los casos en los que los salarios ofertados por las cooperativas eran mayores a los dados por la Caja sí se registraron y sumaron las diferencias.

Desde mayo, *La Nación* solicitó una entrevista con AzyhaEN 10 AÑOS

#### Un ahorro millonario

Según Coopesalud, si no se hubiesen omitido las diferencias de salarios, el análisis de costos reflejaría un ahorro para la CCSS de ¢50.000 millones.

dee Picado Vidaurre, jefa del Área de Contabilidad de Costos, para conocer la metodología utilizada y hacer varias preguntas, pero la entidad se ha negado a dar una cita.

Obstáculo. Desde mayo, las cooperativas mantienen un pulso con el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS por el análisis de costos firmado por Picado, jefa de ese departamento, en el que se señaló que los precios ofertados por las cooperativas son "excesivos" y que, por lo tanto, no se debe avanzar con la contratación.

De acuerdo con Picado, la Caja pagó, en promedio, ¢29.200 millones anuales en los últimos cuatro años por la administración de los centros médicos ubicados en las diez áreas de salud mencionadas. Ese monto incluye mano de obra, materiales y suministros, gastos indirectos, alquileres y utilidades.

No obstante, según el Área de Contabilidad de Costos, el pago promedio subiría a ¢53.300 millones por año, aproximadamente, sin que exista una mejoría en el servicio, en el alcance o algún otro rubro. Picado añadió en su análisis que existen defectos en el cartel de licitación, pues se permitió la inclusión de personal administrativo que eleva el precio de las ofertas.

La principal consecuencia de ese criterio fue que la Junta de Adquisiciones de la CCSS, integrada por todos los gerentes de la institución, recomendara declarar infructuosa la licitación, pero el 6 de julio la Junta Directiva de la CCSS decidió, en una sesión extraordinaria, adjudicar las diez áreas de salud por ¢471.000 millones.

Esa decisión provocó un conflicto interno en la CCSS, pues al final la decisión de la Junta Directiva se basó, exclusivamente, en el criterio de María Gutiérrez, asesora de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS y directora de Proyección de Servicios de Salud.

La Auditoría Interna de la CCSS cuestionó las competencias de Gutiérrez para emitir un criterio financiero y una recomendación para la adjudicación, ya que el Área de Contabilidad de Costos y la Gerencia Financiera definieron las ofertas como excesivas.

Debido a esto, la Auditoría denunció el caso al Ministerio Público. El 23 de julio, la oficina de prensa de la Fiscalía confirmó a *La Nación* que el caso se tramita bajo el número de expediente 24-000267-1218-PE por el presunto delito de tráfico de influencias y que, por ahora, no hay imputados.

Además, la Contraloría General de la República abrió una investigación el 10 de julio, para precisar si hubo irregularidades en la adjudicación.

#### Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

El pasado 14 de agosto, Verónica Fonseca Guerrero pagó un transporte privado a las 3 a.m. para que la trasladara de Jacó, en Garabito, donde vive, al Hospital Monseñor Sanabria, en el cantón Central de Puntarenas. Llevaba varias horas en ayunas siguiendo las indicaciones para que la operaran ese día de una hernia cervical que le descubrieron en el 2019.

Era el segundo intento de operarse. El primero fue cancelado. Estaba programado para el 29 de julio, pero la llamaron con anticipación para avisarle. Lleva cinco años esperando ese procedimiento.

Este 14 de agosto no corrió con la misma suerte. Luego de gastar ¢40.000 en el viaje hasta Puntarenas, al llegar a Admisión del hospital, cerca de las 4:50 a. m., donde debía anunciarse para su internamiento, le informaron que no aparecía registrada.

Con dolor crónico por la hernia, con hambre debido al ayuno y enojada porque no le avisaron de la cancelación, ese día Fonseca empezó una peregrinación de varias horas por oficinas hospitalarias tratando de que alguien le explicara por qué le cancelaron la cirugía y, sobre todo, las causas de que no le avisaran con tiempo. Ante sus preguntas, una secretaria se limitó a contestarle: "A mí no me reclame nada porque no sé nada. Yo no soy médico".

Verónica tenía suficientes razones para estar molesta. Además de llevar años soportando un dolor que no la deja dormir y le dificulta trabajar, la logística para salir desde Jacó a Puntarenas no es fácil para ella, pues trabaja y, además, el menor de sus tres

ÚLTIMA VEZ NO LE AVISARON Y VIAJÓ HASTA PUNTARENAS

### Hospital canceló dos veces operación de hernia a vecina de Jacó

> Verónica Fonseca lleva cinco años esperando procedimiento médico



A Verónica Fonseca le han cambiado la fecha de la operación dos veces en el Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas, como se ve en este papel. CORTESÍA VERÓNICA FONSECA

hijos aún está en el colegio.

Luego del trato recibido por la secretaria, otra funcionaria salió adonde Fonseca se encontraba, junto a otros pacientes, para explicarle que la operación se había suspendido porque el cirujano había tenido que atender una emergencia: un paciente con un tumor. Luego de recurrir a la Contraloría de Servicios, a la jefatura de Cirugía y a la oficina local de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), a Fonseca le asignaron una nueva fecha para cirugía: el miércoles 21 de agosto.

Sin embargo, todo lo que vio y oyó esta vecina de Jacó, de 49 años, la motivó a denunciar públicamente la situación que ella vivió ese 14 de agosto.

Según contó a *La Nación*, su operación no fue la única que se canceló ese día sin previo aviso a los pacientes; muchos de los cuales, como ella, tuvieron que viajar largas distancias hasta el cantón Central de

Puntarenas, donde se encuentra el hospital.

"Les dije que estaban jugando con la salud y la vida de las personas. No están trabajando bien. Me enteré de que en Cirugía no tienen una secretaria que labore horas extra para que avise a los pacientes cuando se dan estas cancelaciones", reclamó Fonseca, quien supo que el hospital porteño solo tiene dos neurocirujanos.

La mujer teme sufrir represalias en el hospital por denunciar lo que vivió. Sin embargo, decidió hablar porque conoció a una joven cuya madre murió sin conocer su padecimiento, ya que el ultrasonido solicitado para realizar el diagnóstico lo programaron para el 2028.

ENOJO

LES DIJE QUE ESTABAN JUGANDO CON LA SALUD Y LA VIDA DE LAS PERSONAS. NO ESTÁN TRABAJANDO BIEN".

#### Verónica Fonseca

Paciente en espera de cirugía

"La muchacha me animó a denunciar. También le dije que denunciara lo que pasó a su mamá, pero me contestó: 'ya para qué, si ya está muerta'", contó Fonseca, quien ese día tuvo que incapacitarse de nuevo porque el dolor no le permite llevar una vida normal.

Verónica toma una acetaminofén y diez gotas de tramal cada ocho horas para tratar de calmar el intenso dolor con el que vive, y que además le provoca una inflamación permanente en el cuello. Estos medicamentos ya no son suficientes. La hernia cervical le ha empeorado su calidad de vida. Por eso, reclama la cirugía por la cual ha aguardado años y espera que no se la cancelen por tercera vez. 

■

TIBASEÑA AGUARDA DESDE 2021

#### Ana Isabel es la paciente 1.232 en espera de cirugía de vesícula en el México

#### Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

Ana Isabel Sáenz Torres entró a la lista de espera para recibir una cirugía de vesícula en el Hospital México el 11 de enero del 2021.

Esta vecina de Tibás, al norte de San José, recuerda que, en ese momento, su posición en esa lista la situaba detrás de aproximadamente 1.800 pacientes.

La cirujana que la atendió ese 11 de enero le informó que la espera para la operación sería de unos seis meses.

En el 2021, aún en plena pandemia, le comunicaron a Sáenz que, posiblemente, la intervención se realizaría en uno de los hospitales privados con los que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estaba coordinando para enviar a pacientes quirúrgicos programados.

La Nación conversó con Ana Isabel Sáenz este sábado 17 de agosto. Alrededor de 1.305 días después de su cita con la cirujana, esta tibaseña continúa esperando su operación de vesícula sin tener ninguna comunicación con el hospital, que desde en el 2021 no le volvió a programar más consultas.

Solo una indicación le dieron, según comentó: "cuando tenga síntomas, vaya a Emergencias". Hasta ahora, no lo ha necesitado.

Más de mil. La única conexión que Ana Isabel Sáenz tiene con su procedimiento pendiente de vesícula es con la información que le transmite la App EDUS, del Expediente Digital Único en Salud, que le indica que hay 1.231 pacientes antes que ella en la lista de espera para esa cirugía.

El avance hacia el quirófano ha sido lento. Entre enero del 2021 y agosto del 2024, solo 569 personas han salido de esa



Ana Isabel Sáenz aguarda operación desde hace 1.305 días, pero la CCSS indica que el promedio de espera es de 820 días. CORTESÍA

PRIVATIZAR

ME PARECE QUE LO
EMPUJAN A UNO A
TENER QUE PAGAR POR UNA
CIRUGÍA EN LA MEDICINA
PRIVADA Y ESO, PARA MÍ,
DE ALGUNA FORMA ES
PRIVATIZAR LA CCSS".

Ana Isabel Sáenz Paciente en lista de espera lista de espera; dos por día, aunque la App EDUS dice que se operan, en promedio, seis.

Si le hacemos caso a la información de ruta quirúrgica que le despliega la App EDUS, a un promedio de seis pacientes operados de vesícula por día, a Ana Isabel Sáenz todavía le faltarían 7 meses de espera para entrar a quirófano en el Hospital México. Por eso, Sáenz se indignó cuando leyó en la prensa que el promedio de espera para una cirugía en la CCSS es de 423 días, según el corte de la Caja de julio anterior.

Ana Isabel Sáenz supera con holgura el promedio de espera que la CCSS registra para la especialidad de Cirugía General (donde se operan los pacientes con piedras en la vesícula) en todos los hospitales, que es de 511 días.

Incluso, el tiempo que la tibaseña lleva esperando supera el promedio que se indica para el Hospital México, que es de 820 días.

Su espera, a este 17 de agosto, alcanza los 1.305 días, y podría rebasar los 1.500 días en caso de que se cumpliera lo que indica su ruta quirúrgica en el EDUS y su operación de vesícula finalmente se realiza.

"La Caja no está dando una información real. Sinceramente, siento que a la administración no le interesa desahogar las listas de espera", comentó Ana Isabel.

"Me parece que lo empujan a uno a tener que pagar por una cirugía en la medicina privada y eso, para mí, de alguna forma es privatizar la CCSS", agregó Sáenz, con un notable desconsuelo.



La ampliación del bulevar de la avenida central, en San José, permitiría extender el paso peatonal hasta barrio La California. La obra actualmente está suspendida. ALONSO TENORIO

SUSPENSIÓN ENCARECERÍA TRAMO DE 600 METROS

### Ampliación de bulevar en San José costaría ¢112 millones más

Obras permanecen paralizadas desde junio debido a falta de recursos

#### Diego Bosque

diego.bosque@nacion.com

Agregar 600 metros al bulevar de la avenida central de San José, entre el antiguo restaurante Chelles y barrio La California, tenía un costo original de ¢862 millones, según el contrato adjudicado al Consorcio Pedregal desde junio del 2023. Sin embargo, la obra podría encarecerse en ¢112 millones más por atrasos en la construcción.

La obra fue suspendida desde junio, cuando el ayuntamiento le comunicó al contratista que no disponía de recursos para cancelar los trabajos. La falta de dinero para financiar el proyecto obedece a problemas presupuestarios. El aumento representaría un 13% con respecto al costo proyectado por la Municipalidad de San José a la hora de licitar la construcción. En total, el valor llegaría a ¢974 millones.

Brandon Guadamuz, regidor del Frente Amplio, confirmó que uno de los asesores del alcalde Diego Miranda expuso en una sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, realizada el lunes pasado, que se requerirían más recursos para completar la ampliación del bulevar capitalino.

El regidor agregó que se les planteó un presupuesto extraordinario que contiene los ¢112 millones extras, pero

no se les especificó la razón del aumento, ni cómo se calculó ese monto.

Añadió que, si los integrantes de la Comisión tenían dudas sobre el plan de gasto, debían enviarlas por escrito al responsable de la propuesta económica. El tema volverá a ser analizado en otra sesión próxima.

Luego de pasar por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria deberá ir a la Contraloría General de la República (CGR) para su aprobación.

"Si este precio adicional (¢112 millones) que se ve en el extraordinario es por haber tomado tanto tiempo y por retrasar la obra, pues me parece lamentable que tengamos que gastar más dinero de los contribuyentes por no tomar decisiones a tiempo", comentó Guadamuz.

La semana pasada, en una entrevista con La Nación, Juan Manuel Treminio, jefe del departamento de Presupuesto de la Municipalidad, explicó que los fondos necesarios para la obra fueron incluidos en el presupuesto ordinario del 2023.

Sin embargo, indicó que como las labores no iniciaron hasta abril de 2024, el tiempo para ejecutar el dinero se redujo, ya que por normativa legal se deben liquidar los presupuestos anuales, a más tardar, el 30 de junio de cada año, según el artículo 116 del Código Municipal.

Treminio agregó que, desde la segunda semana de mayo, enviaron una propuesta de extraordinario presupuesto al alcalde para solucionar la situación, pero aún no tienen respuesta.

"Está en estudio por parte del señor alcalde. Una vez que él dé el visto bueno se manda al Concejo Municipal, si el Concejo lo aprueba se manda a la Contraloría (General de la República) como entidad fiscalizadora del gobierno local", señaló.

El funcionario añadió que la Municipalidad tiene tiempo hasta el 30 de agosto para enviar el presupuesto extraordinario al órgano contralor.

Sin responder. El miércoles pasado, durante un evento público, se abordó a alcalde Diego Miranda para consultarle sobre el avance del bulevar, pero se negó a contestar preguntas.

"El bulevar se va a hacer, no hemos cancelado nada, La información que ustedes dieron no es exacta", señaló.

Al preguntarle cuándo se van a reanudar los trabajos, respondió: "Estamos en eso".

Desde el 7 de agosto, se le envió a la Municipalidad de San José, por medio de la oficina de prensa, varias preguntas relacionadas con la ampliación del bulevar, pero el ayuntamiento no ha contestado.

Dioni Céspedes, asesora del alcalde, manifestó el lunes 5 de agosto que buscaban un espacio en la agenda de Miranda para atender una entrevista. Esta semana, se volvió a llamar a Céspedes para consultar si ya había fecha para la entrevista, pero dijo que no la llamaran a su celular. Se le pidió su número de oficina, pero no lo dio y cortó la llamada.

Colaboró en esta información Patricia Recio.

BARRIO LA CALIFORNIA, SAN JOSÉ

#### Antigua bomba La Primavera albergará delegación policial

Josué Bravo

josue.bravo@nacion.com

El terreno donde por años funcionó la bomba La Primavera, en barrio La California, San José, albergará una delegación policial, luego de que los diputados aprobaran una petición planteada por el gobierno.

El plenario legislativo aprobó, el pasado martes 13 de agosto, la autorización para que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) done el terreno de 1.197 metros cuadrados al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), para la construcción de la Delegación Policial El Carmen.

La antigua estación de servicio, un lugar de referencia en la capital, era operado tiempo atrás por la empresa Rodríguez Valverde Hermanos Ltda., bajo un contrato de arrendamiento con Recope.

Actualmente, las instalaciones, que alguna vez fueron activas y concurridas, están cercadas con malla metálica, muestran un notable deterioro en su estructura y el suelo está cubierto de maleza.

La autorización para donar el terreno fue aprobada con el voto favorable de 41 legisladores, mientras que las diputadas Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Gloria Navas, independiente, votaron en contra.

La construcción de la delegación policial será financiada con fondos provenientes de un crédito de \$100 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 17 de marzo de 2020,

y aprobado por los diputados un año después.

Estos recursos se destinarán al Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, de los cuales \$63 millones serán empleados para desarrollar el componente del programa denominado "Efectividad Policial", implementado por los ministerios de Seguridad y de Justicia y Paz, con el objetivo de prevenir delitos como homicidios y asaltos en distritos priorizados.

El objetivo general del programa es contribuir a la disminución de los homicidios y asaltos en Costa Rica.

Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), destacó durante la aprobación del trámite rápido del proyecto, en julio, la necesidad de una intervención urgente en barrio La California, descrito como una zona peligrosa y conflictiva, con presencia de bandas de narcotráfico.

Cisneros añadió que la construcción de la delegación en este lugar es estratégica para la contención de la delincuencia en el puro centro de San José.

Karla Montero, presidenta ejecutiva de Recope, señaló en esa oportunidad que la donación del terreno es una forma de contribuir a la seguridad del país; mientras que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró que la iniciativa reforzará la vigilancia en barrio La California, donde ya existe una presencia policial permanente, así como en los alrededores de la Asamblea Legislativa. ■



Así luce actualmente la antigua bomba La Primavera. La propiedad está situada en La California, en San José. RECOPE

CONSTRUCCIÓN DE PASO REGISTRA UN 60% DE AVANCE

### Rotonda en Hacienda Vieja abrirá el 14 de setiembre, dice Conavi

Obra busca agilizar tránsito en acceso desde la Florencio del Castillo

#### Patricia Recio

arecio@nacion.com

La nueva rotonda con la que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pretende agilizar el tránsito en la intersección de Hacienda Vieja, en Curridabat, estará lista para el 14 de setiembre, según anunció el director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Cristhian Arroyo.

La obra, financiada con recursos de conservación vial, presenta actualmente un avance del 60% y contempla mejoras en el sistema de drenaje, seguridad vial, pasos peatonales, así como demarcación horizontal y vertical. Además, contará con carriles de aceleración y desaceleración, y bahías para buses.

DISPONIBLES PARA DAMAS: CABALLEROS Y NIÑOS

LA COMPAÑÍA DE LA TECNOLOGÍA DEL CONFORT. | skechers.com

La semana anterior, el Conavi informó de que se estaba finalizando la colocación de tuberías para el manejo de aguas pluviales y realizando cambios en la geometría de la vía para completar el trabajo.

Consultado sobre las críticas sobre el nivel de servicio que ofrecerá la rotonda, Arroyo reconoció que, aunque las rotondas en muchos casos son consideradas "obsoletas" y lo "ideal en ese punto sería un paso a desnivel", la solución que se construye es la que más se adapta a lo que se tiene actualmente para agilizar el tránsito.

En febrero, el MOPT confirmó a este diario que los estudios utilizados para estructurar el proyecto se basaron en un informe realizado en el 2016, cuyos datos de flujo vehicular correspondían al 2015.

Según las proyecciones basadas en esos conteos, la rotonda tendría una vida útil de 10 años, contados a partir de la fecha en que se elaboró el análisis. Esto implicaría que la obra se volvería obsoleta poco después de entrar en funcionamiento.

Esas mediciones indicaban que, de haberse construido en el 2015, la rotonda habría alcanzado niveles de servicio en categorías A y B (considerados aceptables) para los tres accesos, tanto en la hora pico de la mañana como en la de la tarde, con demoras de entre 13 y 16 segundos para ingresar.

Sin embargo, con base en las proyecciones para el 2025, los tiempos de espera en el acceso de Curridabat alcanzarían los 96 segundos en la mañana y 55 segundos en la hora pico vespertina, lo cual situaría la rotonda en un nivel de servicio E, considerado "crítico".

Por esta razón, a partir de ese año sería necesario realizar intervenciones, e incluso se recomendaba considerar la construcción de un paso a desnivel.

Posteriormente, las autoridades del Conavi indicaron



La decisión de construir la rotonda se tomó luego de que el gobierno rechazó una iniciativa para ampliar la vía a Cartago. ALONSO TENORIO

que los estudios fueron actualizados por parte de Ingeniería de Tránsito para ajustar los datos a la realidad actual, pero no brindaron mayores detalles sobre el nivel de servicio que se obtendría una vez finalizada la obra.

Los trabajos para construir la nueva rotonda comenzaron a mediados de febrero y debían estar listos en agosto.

El Conavi anunció que este sábado, a partir de las 9 p. m., se cerrarían dos de los carriles hacia Curridabat en el sector donde se construye la rotonda, y así se mantendrá hasta el lunes a las 5 a. m.

Lo mismo ocurrirá entre las 9 p. m. del martes 20 de agosto y las 5 a. m. del miércoles. ■





El Juzgado de Pensiones Alimentarias concluyó que la pensión alimentaria no se extingue porque un hijo obtenga un título técnico. PABLO MONTIEL / ARCHIVO LN

HOMBRE INTENTÓ LIBRARSE DE PAGAR PORQUE MUCHACHA OBTUVO TÍTULO TÉCNICO

# Universitaria impresionó a juzgado cuando papá quiso quitarle pensión

> Sorprendida por buen rendimiento académico de la joven, jueza consideró que la pretensión era discriminatoria

#### Michelle Campos

michelle.campos@nacion.com

A la luz del caso de una joven universitaria con excelentes registros académicos, el Juzgado de Familia Especializado en Apelaciones de Pensiones Alimentarias de San José concluyó que los padres no pueden retirar la pensión alimentaria a sus hijos por el hecho de que hayan obtenido un título técnico.

La sentencia agregó que, aun si los hijos trabajan mientras estudian una carrera, no necesariamente se extingue la obligación.

La sentencia surgió porque un padre solicitó dejar de pagar la pensión a su hija de 20 años, bajo el argumento de que es egresada de un colegio técnico y tiene un título en Diseño Publicitario con el que podría trabajar. La joven no labora, pues se dedica a tiempo completo a estudiar en la universidad.

Luego de que la petición se le rechazó en una primera instancia, el papá apeló insistiendo en que no tenía la obligación de apoyarla en sus estudios universitarios. No obstante, la excelencia académica de la universitaria impresionó al Juzgado, factor que pesó en la sentencia, entre otras razones jurídicas.

El 30 de enero del 2024, la jueza Maureen Solís Madri-

gal concluyó que la obligación persiste siempre que la beneficiaria cumpla con las condiciones establecidas en la ley, como continuar sus estudios y obtener buenos rendimientos académicos, incluso si ha completado estudios técnicos y cuenta con un trabajo mientras cursa la universidad.

El padre, en su apelación, alegó que la joven no trabaja en Diseño Publicitario, por lo que está desaprovechando el esfuerzo que costó la carrera técnica en la secundaria.

"Según el recurrente, la beneficiaria debe conformarse con el título que obtuvo en la carrera técnica. En otras palabras, la joven, desde su adolescencia, por cursar una carrera técnica, estaba destinada a perder el derecho alimentario al adquirir la mayoría de edad", dice la sentencia.

Según el padre, el artículo 173, inciso 5) del Código de Familia, indica que la obligación de proporcionar alimentos vence cuando se haya terminado una profesión. Sin embargo, su interpretación fue rechazada por los juzgadores, quienes no solo cuestionaron sus intenciones, sino que recalcaron la excelencia académica de la muchacha.

Una vez graduada, la joven se matriculó en la universidad para estudiar Diseño Industrial. Al momento en que el padre interpuso la gestión judicial, ella había cursado 19 materias y estaba matriculada en cinco cursos, lo que se considera un bloque completo. Además, el Juzgado corroboró que sus registros de asistencia eran sobresalientes y llevaba excelentes calificaciones.

"Impresiona la seriedad con la que ha asumido su proyecto de vida en el plano académico. No sobra decir que su récord de matrícula y notas es prácticamente impecable, y que tal cosa no es tan común. Es decir, la joven realmente está comprometida consigo misma y con su proyecto académico", describe la resolución.

Para el Juzgado, el padre buscaba incurrir en un acto discriminatorio, pues su única justificación fue que la joven se había graduado como técnica. Esta situación es contraria a lo establecido por la Convención contra la Discriminación en la Enseñanza, la Convención Iberoamericana de la Juventud, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Ley General de la Persona Joven y el propio Código de Familia.

Los jueces recordaron que, si bien la estudiante ya es adulta, cuando era menor de edad no contaba con la posibilidad de decidir su futuro en el plano académico, pues, aunque eligió su especialidad técnica,

lo hizo en la adolescencia, momento en el que se carece de la madurez para saber a qué dedicarse el resto de su vida.

"No hay cómo partir de que no fueron sus padres, en conjunto o por separado, quienes acuerparon la decisión de la enseñanza técnica, y sería un ejercicio perverso de la responsabilidad parental asumir que el padre, la madre o ambos puedan ahora beneficiarse de lo que acuerparon durante la adolescencia", dijo el Juzgado.

"Sería como respaldar que, desde la adolescencia, padre, madre o ambos puedan plantear cómo desamparar económicamente a un hijo para que, una vez que adquiere la mayoría de edad, negarle los alimentos si desea cursar una carrera universitaria. Esto implicaría tutelar que la responsabilidad parental no sea ejercida en función del interés superior de las personas menores de edad, sino desde una visión adultocentrista", agregó.

**Género.** Asimismo, los jueces indicaron que, debido a su género, la amparada también está respaldada por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumentos

que impiden privar a una adulta joven de educación universitaria porque haya estudiado una carrera técnica.

Además, la carrera que ella estudia pertenece a una profesión STEM, siglas en inglés utilizadas como acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Como la participación de las mujeres en estas áreas se ve afectada por la brecha de género, se recalcó la importancia del apoyo económico para que culmine su carrera con éxito.

La tesis sostenida por el padre, de que su hija podría trabajar, también fue rebatida por los jueces. Aunque la joven no está laborando, hacerlo no conlleva la pérdida de la pensión, ya que el artículo 166 del Código de Familia establece que esta solo existe en la medida en que los bienes y el trabajo de la persona beneficiaria no sean suficientes para cubrir sus necesidades.

"No necesariamente porque llegue a estar incorporada en el mercado laboral quiere decir que eso la hace perder el derecho a los alimentos, pero sí afectará el número de materias que pueda matricular e, incluso, su rendimiento. Es claro que la joven está enfocada en los estudios. Se insiste en que pocas veces se observa un rendimiento como el que mantiene la joven", dice el fallo. ■









Oportunidades para lograr un sistema de salud competitivo, moderno y sostenible en beneficio del paciente

#### **TEMA EXPOSITOR**

Charla inaugural. Las grandes líneas que debe cumplir el sistema sanitario • Dra. Mary Munive AngerMüller. Segunda Vicepresidenta de la República y Ministra costarricense en el marco de la OCDE. de Salud.

#### Bloque/Reto 1: Acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud

Prioridades para superar las barreras para la atención oportuna y de calidad para el paciente.

- Sr. Leslie Vargas. Director del Área de Estadística en Salud de la CCSS
- Dr. Wilburg Alonso Díaz Cruz. Gerente Médico A.I. de la CCSS.

#### Conversatorio: Oportunidades para desatar los cuellos de botella en el acceso a los servicios públicos de salud.

Propuestas para fortalecer el primer nivel de atención con abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Dr. Juan José Romero Zúñiga. Profesor e investigador. Universidad Nacional.

Propuestas desde el marco regulatorio para acceso a la innovación terapéutica y la neutralización de la judicialización de la salud.

Lic Freddy Arias Mora. Especialista en Derecho Farmacéutico. Director de

Laboratorio de Ensayos Biológicos LEBi.

Propuestas desde organizaciones de pacientes para la atención oportuna.

Sra. Briceida Cantillo. ANASOVI.

Propuestas para aliviar las listas de espera desde las alianzas estratégicas

Dr. Roberto Herrera. Invitado de Medismart.

#### Receso para el café

#### Bloque/Reto 2: Modernización del sistema de salud desde la sostenibilidad financiera

Políticas de Asequibilidad Financiera para alcanzar y mantener la cobertura universal en salud.

 Dr. Héctor Castro. Executive Director Health-R y Non-Resident Fellow Center for Global Development-.

#### Conversatorio. Nuevas fuentes de ingreso para el principal proveedor de servicios de salud

Modelos de compra pública innovadora. Avances en la seguridad social.

Lic. Esteban Vega. O. Gerente de Logística CCSS.

Propuestas para articular la investigación y el desarrollo en Costa Rica como fuente de ingresos e innovación para el sistema de salud.

Sr. Álvaro Soto. Presidente Global Life Centered Hub.

#### Almuerzo

#### Bloque/Reto 3: Transformación del sistema de salud mediante la digitalización de los servicios, uso de big data y de IA

Uso de inteligencia artificial para el manejo de datos y su implicación en el beneficio para el paciente.

Claudia Molina. Senior Director de Clinical Data Management. MSD.

#### Conversatorio: Salud digital como brújula del futuro en la atención sanitaria pública y privada

¿Cómo la transformación digital puede mejorar los servicios de salud? Política nacional de salud como articulador de la estrategia digital.

Daniel Quesada. Ministerio de Salud.

Teleconsulta, inteligencia artificial y otras herramientas digitales para acompañar "el viaje" del paciente.

- Sr. Antón Zamora-Ilarionov, MSc. Consultor e investigador de Informática en Salud.
- Escuela de Medicina y Cirugía. Universidad Hispanoamericana.

Claves de éxito a nivel internacional para fortalecer la calidad y seguridad en la atención al paciente. Experiencias desde los servicios privados con la Joint Comission.

Dr. Rodolfo Garbanzo. Director Médico del Hospital Clínica Bíblica y Vicepresidente del a Cámara Costarricense de la Salud.

Propuestas para fortalecer el EDUS como herramienta digital para la provisión de servicios de salud. CICAP.

Sr. Manuel Rodríguez. Director de Proyecto Expediente Digital Único en Salud.

#### Bloque 4: Estado regional de la salud

"El nuevo paciente latinoamericano"

Sr. Francisco J. Elmige. Socio Asociado de McKinsey & Company.

#### Conversatorio final Acuerdos y compromisos

Sra. Indiana Trejos. Viceministra de Comercio Exterior

Sr. Alvaro Soto. Presidente Global Life Centered Hub..

Sra. Angie Cruickshanck Lambert. Defensora de los Habitantes

Sra. Briceida Cantillo. ANASOVI.

PATROCINAN:

Cupo limitado. Aplican.











El ganado bovino ha sufrido más del 75% de los casos de gusano barrenador que se han registrado en el 2024. SENASA

68% DE INCIDENCIAS SE CONCENTRAN EN 18 CANTONES

# Gusano barrenador supera los 5.000 casos

> Hasta el 10 de agosto, San Carlos era el cantón más afectado con 382 registros

#### **Gustavo Ortega**

gustavo.ortega@nacion.com

Los casos acumulados de gusano barrenador en el país ascienden a 5.029, según el último registro del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa). El 68% de las incidencias se concentran en 18 cantones.

De acuerdo con el reporte correspondiente a la semana epidemiológica N.º32, del 4 al 10 de agosto, se presentaron un total de 299 casos nuevos. De ellos, 49 se registraron en el cantón Central de Puntarenas y 41 en el cantón de Pococí.

Según datos de Senasa, 18 de los 79 cantones con casos registrados hasta el momento acumulan el 68% de los registros. Cada uno de estos sitios presenta más de 100 incidentes.

El primer caso de gusano barrenador en Costa Rica se reportó el 14 de julio del 2023. La enfermedad estuvo ausente en el país durante 23 años, por lo que el nuevo brote se consideró una "reintroducción" de este mal.

Dicho padecimiento es causado por la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevecillos en heridas expuestas, provocando miasis (infestación por larvas).

El gusano crea un agujero

CANTONES CON MÁS DE 100 REGISTROS

#### Casos de gusano barrenador

CIFRAS EN CANTIDAD DE CASOS 300 350 San Carlos **Buenos Aires** Pococí Sarapiquí 230 232 Turrialba Siguirres 182 176 Limón Talamanca 154 **Puntarenas** Abangares 132 Corredores 120 Puriscal 146 Pérez Zeledón 135 Esparza Golfito 117 Guácimo 134 133 Los Chiles Upala Nota: DATOS POR SEMANA INFOGRAFÍA / LA NACIÓN FUENTE: SENASA

en la piel similar a un tornillo, debido a la forma como excava, y se alimenta del tejido vivo, lo que le valió el nombre de "barrenador".

Hasta el pasado 10 de agosto, San Carlos, en Alajuela, encabeza la lista de cantones con más casos acumulados, con un total de 382.

Le siguen, en número de casos, los cantones de Buenos Aires (Puntarenas), con 376; Pococí (Limón), con 293; y Turrialba (Cartago), con 232.

También aparecen en la lista de cantones con más casos Sarapiquí (Heredia), con 230; Puntarenas, con 213; y Siquirres (Limón), con 182. Estos están dentro del grupo de los 18 municipios con más de 100 casos registrados.

Presenta reducción. Juan Rafael Alfaro, directivo de la Asociación Cámara de Ganaderos de San Carlos, señaló que la cantidad de casos se redujeron en comparación con el inicio del brote, cuando las afectaciones eran reportadas con mayor frecuencia.

"En nuestra percepción han disminuido los casos. La zona norte cuenta con personas más educadas en el manejo del ganado, por eso se reportaron menos casos. Aquí se trabaja más cerca de los animales, y la mayoría de las ganaderías son pequeñas", afirmó.

Alfaro, de 63 años y quinta generación de ganaderos en su familia, agregó que al inicio los reportes de casos "eran sumamente exagerados", pero ahora la situación es "más controlable", lo cual atribuye a que los productores están cuidando más el ganado.

La Asociación cuenta, actualmente, con alrededor de 400 miembros.

David Quirós, administrador de la Asociación de Ganaderos Independientes del Pacífico (Agaipa), que agrupa a unos 700 asociados, consideró que la enfermedad se encuentra "en el pico", pues percibe mayor incidencia en la zona.

Señaló que carecen de larvicidas para enfrentar la situación, aunque consideró que la mayor efectividad para controlar el brote radica en la dispersión de moscas estériles como

control biológico, debido a la amenaza que representan los animales silvestres infestados.

El administrador explicó que el área de influencia de la organización incluye los cantones de Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, Orotina, Cañas y San Ramón.

Según el reporte del Senasa, hasta el 10 de agosto, las principales afectaciones se registran en ganado bovino (75,7%), seguido de perros (15,3%), caballos, cerdos, ovejas, felinos, búfalos, conejos, animales silvestres terrestres y aves. A esta fecha, el Senasa reporta 25 casos en personas.

Tendencia "estable". Alexis Sandí, jefe del Departamento de Epidemiología del Senasa, comentó que en la actualización de los registros se observa una "ligera estabilización" en la curva epidemiológica, lo que significa que, en las últimas tres semanas, las estadísticas no presentaron mayores cambios.

A pesar de que en la última semana el reporte refleja menos casos, todos los registros de las últimas semanas se actualizan posteriormente, una vez que son confirmados en laboratorio.

El Senasa explicó en fechas anteriores a La Nación que utiliza el método de registro positivo de todas las muestras recolectadas, las cuales son depuradas en caso de resultar negativas, aunque estos casos son la minoría.

Sandí añadió que, aunque no hay una tendencia de incremento en la curva epidemiológica, están atentos al comportamiento de las próximas semanas, pues la reducción actual de casos podría estar relacionada con el aumento de las lluvias en algunas regiones, lo que no es un ambiente propicio para la reproducción del insecto.

"La curva ascendente que teníamos de forma constante está algo estable, pero eso no significa que vaya a continuar así", apuntó Sandí.

El mayor número de casos reportados se encuentra en las regiones Huetar Norte, Huetar Caribe y Brunca. El funcionario confirmó que continúa la dispersión de moscas estériles en todo el país, como medida de control biológico, con el objetivo de disminuir la reproducción de la mosca.

Silvia Coto, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios (Colvet), recomendó mantener los lugares limpios, evitar que se acumule basura y otras condiciones que puedan atraer moscas.

Además, Coto aconsejó que cualquier herida sufrida por un animal debe ser limpiada y desinfectada todos los días para promover una pronta cicatrización.

En el caso de las mascotas, indicó que, ante la mínima sospecha de presencia de huevos o larvas del gusano barrenador, se debe acudir de inmediato al veterinario de confianza.

El Senasa habilitó una línea de WhatsApp en el número 8966-6780 y el correo electrónico epidemiologia@senasa. go.cr para que se reporten los nuevos casos.

# SUCESOS&JUDICIALES

www.nacion.com Vanessa Loaiza, editora de Sucesos&Judiciales vloaiza@nacion.com

-> Poderosos grupos limonenses expanden trasiego por aguas del Pacífico

#### Redacción 'La Nación'

redaccion@nacion.com

Grupos del narcotráfico, afincados históricamente en Limón, empezaron a migrar al Pacífico en los últimos dos años, no solo para expandir sus mercados, sino también para huir de los controles policiales en aguas del Atlánti-CO.

Una fuente policial, ligada a las investigaciones de estos ilícitos, confirmó que la presencia de fragatas de las policías de Colombia, Panamá, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido han ahuyentado a los narcos que traían droga desde Colombia por el Atlántico y el mar Caribe, y ahora están aventurándose por la costa pacífica.

Según explicó, autoridades de Países Bajos, por ejemplo, están colaborando en el combate al narco desde el Caribe, para impedir que toneladas de clorhidrato de cocaína lleguen a Amberes.

La ventaja que tienen es que se aprovechan de su injerencia en este asunto, gracias a sus territorios insulares como Curazao, Bonaire y Saint Martin.

A esta labor se suma Guardacostas de Costa Rica. aunque su capacidad se ve muy reducida por las pocas unidades disponibles. Por eso depende del apoyo de los aviones radar del gobierno estadounidense.

En cambio, en el océano Pacífico, por ser más grande, los narcos tienen más probabilidades de pasar desapercibidos con grandes alijos de cocaína y marihuana camuflados en semisumergibles y barcos pesqueros.

La estrategia, explica la fuente policial, es salir de puertos en Puntarenas con una embarcación pesquera hacia aguas internacionales, con la coartada de que van a trabajar. Sin embargo, luego suben desde Colombia con la droga en la parte baja del navío, recubierta con algo de pesca.

Agregó que muchas veces, cuando decomisan los cargamentos, se detecta una proporción mayor de marihuana que de cocaína, que sirve para el consumo local por sus altos niveles de delta-9-tetrahidrocannabinol o THC, que es el componente psicoactivo de la marihuana.

Esa proporción es fácomprobable cilmente al estadísticas analizar las de decomisos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) de los últimos dos años.

En el 2022, en la costa Pacífica se decomisaron 8,4 toneladas de cocaína y 17,5 toneladas de marihuana. Un año después, las cifras fueron de 4,6 toneladas de coca y casi 15 toneladas de marihuana.

Mientras, la proporción es

# Narcos de Limón migran a Puntarenas para eludir patrullaje internacional

> Zarpan con capitanes caribeños que conocen la faena y pagan negocios con droga

DATOS MENSUALES 2022-2023

#### ¿En cuál costa cae más droga en Costa Rica?

Los decomisos han disminuido en el último año

CIFRAS EN KILOS Costa pacífica **TOTALES** Cacaína Marihuana 2023 5.988 5.000 8.425 4.611.4 4.000 3.000 2,132 1.838.5 1.552 2.000 17.546 14.949 1.000 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Costa atlántica **TOTALES** Cacaína Marihuana 2022 2023

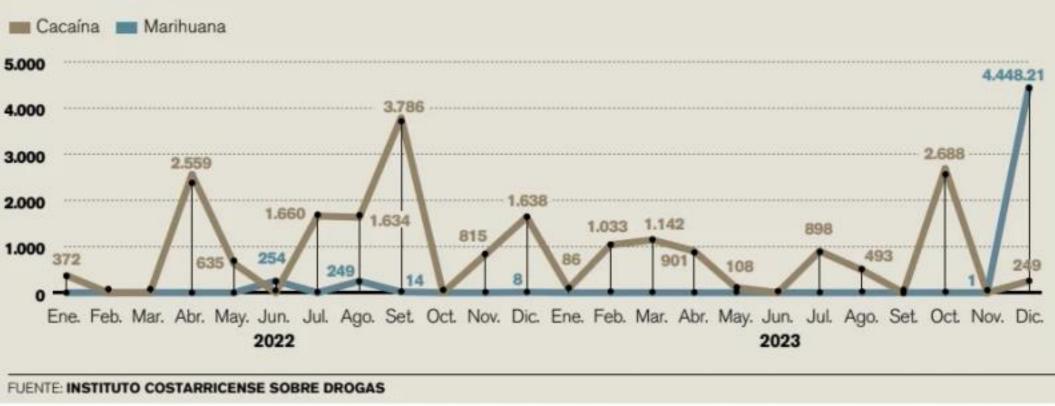

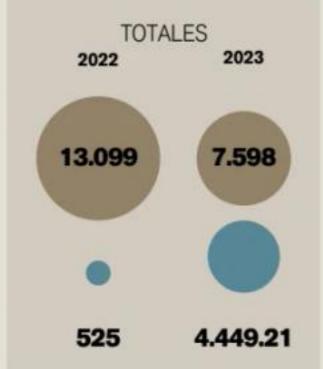

INFOGRAFÍA / LA NACIÓN

inversa en el Caribe. En el 2022 se decomisaron 13 toneladas de coca y apenas 525 kilos de marihuana y en el 2023 fueron 7,6 toneladas de cocaína y casi 4.5 toneladas de marihuana.

La merma en los decomisos en ambas costas puede estar asociada a una caída en las operaciones de la Policía Control de Drogas, pues según denunció en julio pasado su director, Stephen Madden, hay problemas logísticos con el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), pues no tienen aviones para hacer sobrevuelos.

¿Quién pone los muertos? El otro problema de esta migración es que la criminalidad en Puntarenas se disparó, pues muchos de los narcos del Caribe ahora subcontratan personal en el Pacífico, pero los negocios no se pagan con

dinero, sino con cocaína. Esto se tradujo en pequeños grupos de expendedores que literalmente se están matando por el

mercado local. Puntarenas comenzó en el 2018 una escalada de homicidios que en el 2021 la llevó a superar por primera vez el centenar de víctimas anuales. con 105 casos. El año pasado alcanzó 150 casos y cerró con la segunda tasa más alta del país, que fue de 29,1. La amenaza de seguir en ascenso persiste, pues acumuló 102 asesinatos hasta el 12 de agosto anterior.

La voz policial explicó que se conocen, por lo menos, dos grandes grupos de Limón operando en el Pacífico. Uno de ellos ha sido investigado durante muchos años, pero no han podido capturar al cabecilla por la enorme red de operadores que diluyen su

protagonismo y el otro es sobreviviente reciente de varios atentados.

La estrategia es migrar con sus propios capitanes de barco, que tienen experiencia en estos menesteres; no obstante, en Puntarenas se contrata a otras personas para el trasiego hasta el Caribe, bodegaje, distribución y ventas y es ahí donde está proliferando la violencia y los asesinatos.

Además, las autoridades analizan la incursión de estos grupos en las islas del golfo de Nicoya, desde donde pueden operar sus embarcaciones con más libertad, dada la poca presencia policial.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, confirmó que hace dos años, aproximadamente, empezaron a ver esta influencia de cabecillas de Limón

centro operando en el cantón Central de Puntarenas y en las islas. Agregó que también hay una migración hacia Osa y Puerto Jiménez.

"Aquí también hay un tema muy importante, cuando tenemos un caso o lugares donde no existe una contención muy clara del Estado costarricense. pues eso permite de alguna forma que grupos criminales aprovechen esa ausencia y se puedan apropiar de las vías de comunicación y las vías de transporte.

"Estoy hablando de Puerto Jiménez, ahí hay una falencia importante. No tenemos una presencia directa del OIJ y muchas de las embarcaciones que están llegando, lo están haciendo en los alrededores de la península de Osa", advirtió. ■

→ PASA A LA PÁGINA 12



En isla Chira, ubicada en el golfo de Nicoya, en Puntarenas, viven cerca de 1.700 personas. SHUTTERSTOCK

# Una célula criminal limonense asienta operación en isla Chira

#### Redacción de 'La Nación'

redaccion@nacion.com

La tranquilidad se perdió en la paradisíaca isla Chira, a 23,9 millas náuticas de Puntarenas, en el golfo de Nicoya.

Desde hace un año, aproximadamente, este territorio de 4.300 hectáreas y hogar de 1.700 personas fue identificado como un punto estratégico de una organización criminal originaria de Limón que se expandió al Pacífico.

Este grupo es encabezado por un individuo que ha captado la atención de las autoridades policiales, conocido por su rivalidad con la organización criminal "La H", que ha dejado numerosas víctimas mortales en la región caribeña.

Según una fuente policial, la presencia de este grupo en Chira se debe a la facilidad con la que pueden atracar lanchas cargadas con drogas, que cruzan el océano Pacífico, procedentes de Suramérica.

Estas sustancias se distribuyen tanto para el consumo local, como para su reexportación a mercados en Norteamérica, Europa y Asia, lo que implica mover los cargamentos por territorio continental.

Según la información obtenida por las autoridades, los habitantes de Nancite, Bocana, Lagartero, Jícaro, Puerto Palito, Montero y Pochote, habituados a la pesca y el turismo, ahora viven intimidados por miembros de esta organización, que exigen silencio para consolidar sus operaciones en la zona.

Visita oficial. A pesar de que aún no hay personas detenidas por el tráfico de estupefacientes en esta isla porteña, las máximas autoridades en materia judicial volvieron sus ojos a Chira.

El pasado 6 de marzo, va-



En marzo, jerarcas judiciales acudieron a isla Chira para conocer a fondo la situación y dar charlas a estudiantes. PODER JUDICIAL

rios magistrados, el jefe de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez; el fiscal general, Carlo Díaz; y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, junto a otros representantes del Consejo Superior del Poder Judicial, viajaron a la zona para escuchar a los vecinos y conocer sus inquietudes.

Parte del interés de esa visita fue una charla con la población estudiantil, debido a que en toda la provincia de Puntarenas han detectado el reclutamiento de menores de edad para el servicio de los narcotraficantes.

"El camino de la droga les podrá, a los que decidan ir por ese lado, dar un tipo de satisfacción instantánea, momentánea, pero no va a ser duradera. Lo único que les va a generar es una situación que, como ya lo hemos documentado, es que las personas que decidan traficar droga o colaborar con el tema de la droga, van a tener una vida muy corta", fueron algunas de las palabras que dio Randall Zúñiga a los estudiantes.

Recientemente, el jerarca del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Mario Zamora, confirmó a este diario que se está produciendo una "expansión de los grupos criminales asentados en la provincia de Limón hacia Guanacaste y, en este momento, hacia Puntarenas", lo que ha incrementado la conflictividad en las áreas donde estos grupos están echando raíces.

Allan Obando, director de la Fuerza Pública en Puntarenas, enfatizó a *La Nación* que esa provincia se ha convertido en un punto de trasiego para el narcotráfico, pues por esa zona se puede llevar droga para el norte del país y el caribe costarricense.

Y señaló que han notado la presencia de personas extranjeras y de otras provincias con cargamentos de droga.

"Estamos en una zona de paso, tenemos la ruta 1 y la ruta 27, entonces en los abordajes en control de carreteras, nosotros abordamos personas que son de otras nacionalidades y que, por ejemplo, son oriundas de Limón, de la parte norte de nuestro país, que circulan por acá y a algunos de ellos se les encuentran droga o armas no permitidas que son decomisadas", explicó Obando, al respecto.

El jefe policial argumentó que se mantienen trabajando con el Ministerio Público y el OIJ para cumplir con los objetivos de seguridad en la provincia chuchequera.

ESTUVO CON ELLA DURANTE 20 DÍAS, EN POCOCÍ

# Fiscalía investiga por violación a sospechoso de retener a niña de 12 años

Hugo Solano C.

hsolano@nacion.com

El Juzgado Penal de Pococí dictó seis meses de prisión preventiva contra un hombre de apellidos Quirós Quesada, quien es sospechoso de violación contra una menor de 12 años que vivía en el mismo barrio en Suerre de Jiménez, Pococí, y a quien, al parecer, habría seducido por medios electrónicos.

En este caso, la menor estuvo desaparecida durante 20 días, y fue el miércoles pasado cuando los agentes del Organismo de Investigación Judicial de Pococí lograron el rescate de la niña y la posterior captura del sospechoso, un hombre de 42 años con antecedentes por homicidio.

La medida impuesta la confirmó el Ministerio Público, la tarde de este sábado en sus redes sociales, donde también indicó que la madre de la víctima es sospechosa de los delitos de incumplimiento de patria potestad, favorecimiento real y favorecimiento personal.

De acuerdo con el abogado penalista y exjuez Ewald Acuña, la pena por violación calificada es de 16 años por cada acto, hasta un máximo de tres (art. N.º 156 del Código Penal).

Además, por el delito de seducción o procuración de encuentro, la pena es de 4 años (artículo N.º 167). A esto se podrían sumar cargos por sustracción de menor, lo que expondría al sospechoso a penas considerablemente elevadas.

En cuanto a la madre, Acuña explicó que el delito de favorecimiento personal conlleva penas de hasta dos años, el favorecimiento real hasta cuatro años, y el incumplimiento de patria potestad puede ser castigado con hasta dos años de prisión, según consta en los artículos 329, 332 y 188 del Código Penal.

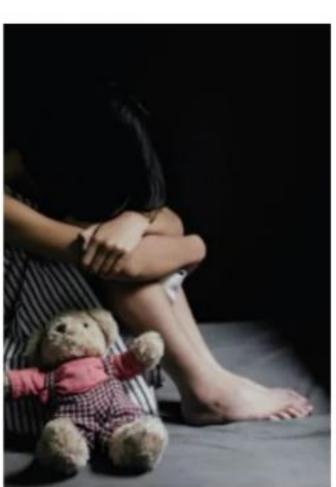

La pena por violación es de 16 años por cada acto. (foto con fines ilustrativos). SHUTTERSTOCK

Contra la mujer, de apellidos Mora Brenes y de 43 años, el Juzgado Penal ordenó la medida cautelar de no acercarse ni tener contacto con su hija.

Mora quedó en libertad, pero sigue sujeta al proceso judicial, mientras tanto la menor quedó al cuidado del padre biológico, a quien le fue entregada por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

A la madre de la niña se le atribuye el delito de favorecimiento personal, que se configura cuando se encubre o ayuda al autor del delito para procurar su impunidad.

Por su parte, el favorecimiento real se da cuando se ayuda a lograr la desaparición, ocultación o alteración de rastros, pruebas o instrumentos en beneficio de la acción delictiva.

Este es el mismo delito por el cual se dictó una condena de dos años al abogado penalista Leonel Villalobos Salazar, por apropiarse de una evidencia en un caso de posible narcotráfico en Alajuela.

De acuerdo con la línea de investigación de la Fiscalía, la madre de la menor conocía la situación y la habría tolerado por razones que se pretende determinar.



El hombre de apellidos Quirós Quesada fue detenido el miércoles y desde este sábado quedó en prisión. REINER MONTERO, CORRESPONSAL



Marlene Martínez Núñez, madre de Clisman Bravo Martínez, asegura que la sentencia cierra un capítulo para los asesinos, sin embargo, ella todavía no asimila lo ocurrido. CORTESÍA MARLENE MARTÍNEZ

HIJO, DE 25 AÑOS, MURIÓ DURANTE BALACERA EN SIQUIRRES

# Madre de víctima inocente esperaba condena más fuerte

> Jueces dictaron 28 años de cárcel contra cuatro sicarios

#### Hugo Solano C. y Reiner Montero

Redactor y corresponsal de GN

Luego de escuchar la sentencia condenatoria contra cuatro sicarios, la tarde del viernes en Pococí, doña Marlene Martínez Núñez expresó que la pena impuesta a los asesinos de su hijo se quedó corta, pues mataron a una persona inocente, quien era su mano derecha.

Los hechos ocurrieron a las 5 p. m. del 25 de abril del año pasado en las afueras del bar La Petrolera, en el barrio San Rafael de Siquirres, cuando Clisman Bravo Martínez, de 25 años, estaba comprando comida para unos cuilos que tenía como mascotas.

En ese momento, se desató una balacera y varios proyectiles de fusil de asalto lo alcanzaron de manera colateral y lo dejaron fallecido en el sitio.

El objetivo de los cuatro sicarios, que descendieron de un vehículo para perpetrar el crimen, era Luis Gerardo Williams Arroyo, de 33 años, alias Macana, quien tenía antecedentes por venta y distribución de drogas y formaba parte de una estructura criminal en Limón.

Él también murió en la escena.

Durante la huida, los hombres se toparon con un retén policial donde fueron detenidos.

Anteayer, fueron condenados por homicidio simple a 28 años de prisión cada uno. Los sentenciados son Daniel Fabián Zárate Monge, José Alejandro Herrera Rivas, Lester Valderramos Navarro y Gerardo Enrique López Jiménez.

Zárate suma 25 reportes policiales por decomisos de droga, portación ilícita de arma permitida y una orden de captura.

Herrera, por su parte, registra nueve informes entre el 2020 y el 2023: siete por decomisos de droga, uno por asalto con arma de fuego, y además tenía una orden de captura activa por robo agravado.

A Valderramos lo investigaron 24 veces entre el 2019 y el 2023 debido a 23 decomisos de estupefacientes y una incautación de una moto robada. Sobre López, de 27 años, no se determinó si poseía antecedentes policiales.

Un video captado por cámaras de seguridad fue clave para dictar la sentencia condenatoria, pues se evidenció que los sujetos bajaron de un vehículo y corrieron directamente hacia donde se encontraba Williams para acabar con su vida.

Sin embargo, en ese momento, Bravo estaba llegando al mismo local comercial y fue alcanzado por los disparos.

Según los jueces, desde su llegada al sitio, los pistoleros tenían un plan para acabar con la vida de Williams, sin medir las consecuencias colaterales de disparar indiscriminadamente en una concurrida zona de Siquirres.

El juicio se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad en la sala magna de los Tribunales de Pococí, donde también se extendió por seis meses más el plazo de prisión preventiva contra los sentenciados, mientras el fallo queda en firme.

Dolor de madre. Según doña Marlene, de 57 años, vecina del barrio San Martín de Siquirres, en nuestro país se vive una guerra de drogas y las leyes son débiles, ya que su hijo fue una víctima colateral de sicarios que, por ganarse dinero, apagan la vida de inocentes. Ella esperaba una pena mayor de 30 años para cada uno.

"Mi hijo murió sin tener nada que ver con esa balacera. Yo quería una pena más fuerte, ahora espero que cumplan con esos 28 años y que no los favorezcan con algún beneficio", manifestó.

Asimismo, recordó apesadumbrada que para ella no se va a cerrar la herida, porque todos los días recuerda a su hijo, quien era su mano derecha y quien le ayudaba todas las mañanas.

El muchacho trabajaba de 2 p. m. a 10 p. m. en Frutilight, una empresa piñera y bananera en Germania de Siquirres. Además, era agente de la Pastoral Juvenil de la Iglesia católica y su meta era estudiar algo relacionado con telecomunicaciones.

En su casa, su cuarto sigue intacto, al igual que su bolso de trabajo y sus pertenencias. Él era el tercero de cuatro hijos y su meta era irse a San José, porque allí estudiaba su novia, quien le apoyaba para que continuara sus estudios.

#### LAMENTO

MI HIJO MURIÓ SIN TENER NADA QUE VER CON ESA BALACERA. YO QUERÍA UNA PENA MÁS FUERTE, AHORA ESPERO QUE CUMPLAN CON ESOS 28 AÑOS Y QUE NO LOS FAVOREZCAN CON ALGÚN BENEFICIO".

#### Marlene Martinez

Madre de joven asesinado

Clisman había terminado la secundaria y trabajó en puestos de venta de lotería antes de conseguir empleo en Frutilight. Marlene cuenta que el 9 de agosto acompañó a su otra hija, Jennifer, quien declaró en el juicio, pero ella prefirió no entrar porque no soportaría ver los videos de la balacera.

El día que mataron al joven, una sobrina la llamó para alertarla sobre una balacera. Ella se dirigió de inmediato al sitio y se encontró con el retén policial donde tenían a los sospechosos.

La policía le informó de que había dos muertos en el lugar y un herido en el hospital. Ella se aferró a la idea de que el herido era Clisman, pero luego supo que él era uno de los fallecidos.

HOMBRE Y MUJER FALLECEN BALEADOS

#### Purral registra dos homicidios en un periodo de tres horas

#### Hugo Solano C.

hsolano@nacion.com

El cuerpo de un hombre, de entre 35 y 40 años, apareció ayer, a las 6:04 a. m., en una vía pública de Purral, Goicoechea, con varias heridas de arma blanca. A las 8:54 a. m., una mujer fue asesinada en un tiroteo a menos de un kilómetro de donde fue hallada la primera víctima.

Según Daniel Venegas, de la Cruz Roja, personas que caminaban 200 metros al este de Fotos Leo fueron quienes divisaron a un hombre tirado en la calle y avisaron al sistema de emergencias 911.

Sin embargo, cuando los socorristas llegaron al sitio, confirmaron que ya había muerto, por lo que dejaron que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieran cargo de las pesquisas El hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, presentaba lesiones en el tórax.

A media mañana, muy cerca de allí, en Ipís, 200 metros al este del salón comunal La Lupita, los rescatistas también atendieron a una mujer baleada y la trasladaron en condición crítica al Hospital Calderón Guardia, pues presentaba impactos en el abdomen y las piernas. Ella falleció a las 11 a. m., según confirmó el OIJ.

La Policía Judicial apenas estaba atendiendo el primer caso cuando se desplazó al segundo sitio para buscar indicios balísticos, cámaras de video y testigos que permitan



A eso de las 9:15 a.m., entró al Calderón Guardia una ambulancia con una mujer baleada. Luego, la declararon fallecida. RAFAEL PACHECO

determinar lo ocurrido. La mujer fue identificada como Linday Karina Santos Zúñiga, tenía 20 años y vivía en Los

Cuadros de Purral.

De acuerdo con el informe preliminar, Santos estaba en vía pública cuando fue interceptada por una persona que sacó un arma de fuego y le disparó de forma repetida. Hasta este sábado en la tarde no había detenidos y se desconocía el motivo por el cual fue asesinada y la forma como huyó quien le disparó.

Por ahora, los agentes judiciales descartan que exista relación entre ambos homicidios, pero serán las investigaciones posteriores las que permitan esclarecer lo ocurrido.

Goicoechea lleva 18 asesinatos en lo que va del presente año, de los cuales 14 han ocurrido en el distrito de Purral.

Además, es el tercer cantón de San José con más casos, solo superado por la cabecera de provincia, con 55, y Alajuelita, con 26. ■



#### Jessica Rojas Ch.

jessica.rojas@nacion.com

in rumores, sin chismes, con datos veraces y confirmados: así encontrará todo lo relacionado con los conciertos internacionales que se presentan en Costa Rica en Spotlight, la nueva sección de Viva, de La Nación, dedicada a las noticias sobre la música que cautiva a nuestro país.

Sabemos que muchas personas están pendientes de los anuncios de conciertos que se realizan en suelo tico, y para todas ellas hemos creado este producto especializado.

Cada publicación en Spotlight cuenta con informaciones verificadas. Las noticias son confirmadas con fuentes identificadas, ya sean los productores locales de los eventos o desde las oficinas de los propios artistas.

No publicamos rumores ni especulaciones. Todas las notas de Spotlight llevan la firma

de un periodista de La Nación que las respalda; no hay autores anónimos o seudónimos. Cada anuncio de un concierto será corroborado por nuestro equipo, así que puede estar seguro de que los datos ofrecidos sobre los espectáculos son reales.

Cuando se trate de fechas

tados, venta de entradas y recintos de los shows, Spotlight solamente publicará la información ratificada por los encargados de los montajes.

Y, por supuesto, si se perdió alguno de los recitales (o quiere revivir los recuerdos), podrá repasar todos los pormenores

# unafuente confiable sobre CONCIERTOS

¿Viene o no mi artista favorito?, ¿cómo hago para ganarme una entrada? Nacion.com le ofrece un nuevo espacio dedicado a noticias 100% confirmadas sobre conciertos en Costa Rica



de conciertos, artistas invi- En 'Spotlight' presentamos datos confirmados por productores y artistas sobre los conciertos internacionales en Costa Rica. ARCHIVO

de los shows que se realizan en Costa Rica gracias a las crónicas y críticas de música que nuestro equipo periodístico, fotográfico y audiovisual publicará en el sitio.

#### Mucha información. Más que solamente anunciar

los conciertos que se presentarán en Costa Rica, en Spotlight ofrecemos una variedad de contenidos a nuestros lectores.

En esta sección tendrá a

mano detalles sobre cómo ganar entradas y accesos exclusivos a muchos recitales, gracias a las rifas y dinámicas que realizamos frecuentemente en plataformas digitales.

Además, en el apartado de

#### ¿Dónde encontrarla?

La nueva sección está en el sitio web de La Nación en la siguiente dirección: www.nacion.com/spotlight/

"Entrevistas" podrá conocer más a fondo a los artistas internacionales que nos visitan.

Con ellos hablamos sobre los shows que ofrecerán en suelo tico, así como de su música, recuerdos y aspectos importantes de sus vidas más allá de los micrófonos y reflectores.

Por último, en la sección La Bóveda hacemos repasos históricos de algunos de los conciertos más memorables que ha vivido Costa Rica, gracias a un archivo único en el país, propio de La Nación, un medio con más de 75 años de historia.

A lo largo de las décadas, el lente de nuestros fotógrafos y la pluma de nuestros cronistas han registrado la historia de los espectáculos musicales que marcaron a los ticos.

En nuestras redes sociales habrá contenido fresco sobre todos los aspectos que interesan a los fans de la música.

Contaremos con una agenda actualizada de espectáculos confirmados, así como con publicaciones sobre los shows de la semana, detalles de la venta de entradas e información clave sobre horarios y amenidades en cada recinto.

Le damos la bienvenida a Spotlight, su fuente confiable de noticias sobre conciertos 100% confirmadas. Síganos en nuestras redes sociales y en Nacion.com/spotlight.

¡Nos vemos en el chivo! ■

Artista reivindicó su obra en Instagram

# Este es el zoológico que Banksy liberó en las paredes de Londres

El grafitero generó grandes especulaciones sobre la intención detrás de sus imágenes de animales

conclusión de nueve días de intrigantes obras con figuras de animales en Londres, el artista urbano Banksy mostró el pasado martes un grafiti en el zoológico de la capital inglesa en que se ve a un gorila que libera a otros animales.

El famoso grafitero, cuya identidad es desconocida, generó especulaciones sobre sus intenciones al dar a conocer diariamente, desde el 5 de agosto, imágenes de animales en diferentes paredes de Londres, dado que sus obras suelen aparecer con varios meses de intervalo.

Como es habitual, Banksy reivindicó su obra en Instagram: un gorila levantando una lona pintada sobre una reja metálica en la entrada del zoológico de Londres.

De esa lona emergen aves y una foca que parecen escapar del parque zoológico, en el que viven más de 10.000 animales, mientras que varios pares de ojos brillan en la oscuridad.

"Quizás se trate de la libertad y la incertidumbre frente a la libertad", dijo Sharmela Darne, una doctora de 50 años que fue a visitar el zoológico desde el noreste de Inglaterra, fascinada más bien por los ojos "un poco inciertos" que se distinguen bajo la lona.

Esta obra parece explicar el origen de los animales que aparecen en las anteriores y, según BBC, concluye la serie que comenzó con la aparición de una cabra en una fachada del barrio de Richmond, en el oeste de la capital.

A este grafiti le antecedieron unos monos colgados de un puente ferroviario, unos pelícanos dándose un festín de pescado sobre el escaparate de una tienda de fish & chips y un gato estirado sobre una valla publicitaria.

Conservación. El jueves, unos hombres enmascarados fueron filmados apoderándose de una antena parabólica en la que el artista acababa de pintar un lobo aullando. Además, unos obreros desmontaron entre abucheos el panel con el gato, explicando que fueron enviados debido al gran tráfico que generó la obra y que hacía temer que se produjeran accidentes.

El lunes, un rinoceronte recién reivindicado por Banksy, que parecía encaramarse a un coche abandonado, fue pintarrajeado por un



Este rinoceronte 'aplastando' un auto generó sensación en las calles de Londres. Luego, fue grafiteado. AFP



A estos pelícanos, el artista Banksy los liberó en un sitio de 'fish and chips' en la capital inglesa. AFP



Entre muchos curiosos que se acercaron, un niño observó la obra de Banksy en que un gorila libera a los animales en una pared del zoológico de Londres. AFP



incidentes, la administración de la City de Londres protegió una cabina de cristal utilizada por los agentes de tráfico, que el artista transformó en un acuario con pirañas.

El zoológico de Londres promete proteger la obra que apareció en su propiedad de forma todavía por determinar, indicó uno de sus responsables, Karl Penman. Especialmente porque podría tratarse de la última de la serie animal. "¿Quién sabe? Si es el final, ¡entonces qué hermoso final!", afirmó la administración.



Una de las obras que despertó más interés entre la gente fue esta pecera que Banksy hizo en un caseta policial.. AFP



Otro de los murales que Banksy dejó en la capital inglesa. AFP



El 7 de agosto, estos monitos fueron encontrados en un puente ferroviario. AFP



Este mural con elefantes fue hallado en las ventanas de un edificio. AFP

16 VIVA

#### **PASATIEMPOS**

#### Mafalda por Quino









#### **Justo y Franco**



#### Sopa de letras

#### Encuentre 7 plantas solanáceas

| В | Ε | R | Ε | N | J | Ε | N | Α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Α | Τ | U | R | Α | R | Α | W |
| K | W | Z | J | U | Χ | Р | Z | Ι |
| 0 | ٧ | K | Ε | C | Α | N | Н | W |
| C | L | L | Τ | Р | Χ | C | R | J |
| A | 0 | Χ | Α | R | М | Z | Н | S |
| В | Р | Ι | М | Ι | Ε | N | Τ | 0 |
| A | Ε | Q | 0 | J | N | Ε | J | Α |
| Т | A | Ι | Τ | D | C | М | В | R |

#### Crucigrama

#### Escribanos cruciln@gmail.com

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |    | 6 |    | 7  | 8        | 9  | 10 |    |
|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----------|----|----|----|
|    | 11 |    |    |    |    |   |    |    | T        |    |    |    |
| 12 |    | 13 | Г  |    |    |   |    | 14 | $\vdash$ | Г  |    | 15 |
| 16 | 17 |    | 18 | Г  |    |   |    | Г  | Т        |    | 19 |    |
| 20 | Γ  | Г  |    | Г  |    | Г |    | 21 | Г        | Г  |    | Г  |
|    |    |    | 22 |    | 23 |   | 24 |    | Т        |    |    |    |
| 25 | Π  | 26 |    |    |    |   |    |    | 27       | 28 |    | 29 |
| 30 | Π  |    | Г  | Г  |    |   | 31 | Г  | Π        | Г  | Г  |    |
| 32 | Π  | Π  |    |    |    |   |    |    |          | 33 | Г  | Г  |
|    |    | 34 | 35 |    |    |   |    | Г  | 36       |    |    |    |
| 37 |    |    |    |    |    |   |    |    |          |    | 38 |    |
|    |    | 39 |    | 40 |    |   |    | 41 | 1        | 42 |    |    |
| 43 |    |    |    |    |    |   | 44 |    | T        |    |    |    |

#### **Horizontal**

01. Que no es divisible por dos. 07. Dama, paleto (pl.).11.Vaguedad, imprecisión.13. Plural de una vocal. 14. Lista, catálogo. 16. En números romanos, "200".18.Tercer signo o parte del Zodíaco. 19. Pronombre personal de segunda persona.20. Vivaque.21. Cuento, relato.22.En América Meridional, cierta ave que debe su nombre a que, cuando vuela sobre el mar, parece que va rayando el agua que roza con su cuerpo.25.Caja, generalmente de madera sin forrar y con tapa llana.27.Hace mal de ojo.30.Hombre que en ciertas regiones de Asia cuida, guía y doma un elefante.31.Sentimiento.32. Hija de Cadmo y Harmonía.33. Nombre de la decimocuarta letra.34. Que depende de lo principal o se le une por accidente.37. Terminación de infinitivo.38. Afirmación.39. Farfalloso.43.Cauce adonde van a parar los sobrantes de los riegos.44. Región montañosa de la antigua Grecia.

#### Vertical

02.Símbolo del magnesio.03.Vulgarmente, borrachera.04.Inundarán.05.Demasiadamente seca.06. Ciudad del este de Grecia, capital de la prefectura homónima.07. Coleóptero pentámero, que anda sobre las aguas estancadas trazando multitud de curvas.08.Arrimarán de espaldas.09.Lo que no está bien. 10. Fuerza hipnótica, según Reichenbach. 12. Siglas de "accidente cerebrovascular".15.Composición que se canta o toca entre dos. 17. Limón (fruto). 19. Familiarmente, ajetreo, movimiento intenso.23.Yacente.24.Deforme.25.Echa acíbar en una cosa.26.Canta la rana.28.Atalayo, registro desde lugar alto.29.De Arezzo (fem.).35. Remar hacia atrás.36.Río que se forma en el Tíbet occidental por la confluencia de las corrientes de agua nacida en los glaciares del Himalaya.39.Interjección "iTate!".40. Símbolo del rubidio.41. Antiguamente, la nota "do".42. Terminación de alcoholes.

#### Sudoku

| Grado | de | dificultad: |
|-------|----|-------------|
|-------|----|-------------|

| 7 |   |   | 9 | 8 |   |   | 2 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |   | 2 | 1 | 7 |   | 6 |   | 9 |
|   |   |   |   |   |   | 7 |   | 9 |
|   |   | 7 |   | 4 |   |   |   | 2 |
|   |   |   | 3 |   | 9 |   |   |   |
| 9 |   |   |   | 2 |   | 8 |   |   |
| 1 |   | 8 |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   | 9 |   | 5 | 1 | 2 |   | 6 |
|   | 5 |   |   | 9 | 7 |   |   | 8 |

Complete el recuadro de tal manera que cada fila, columna y cuadro de 3x3 tengan los números del 1 al 9

#### ¿Sabía qué? El roedor más grande del mundo



Los capibaras son los roedores vivientes de mayor tamaño y peso del mundo. Nativos de Sudamérica, usualmente son encontrados en pantanos o cerca de cuerpos de agua. Son semiacuáticos, pues viven tanto en el agua como en la tierra. WIKICOMMONS

Las soluciones del día de hoy en la página 17



Chappell Roan fue telonera de la 'GUTS Tour' de la artista estadounidense Olivia Rodrigo. SPOTIFY

Son estrellas exitosas globalmente

# Unos años de mucha perseverancia y luego llegó la fama mundial

#### Chappell Roan,

Shakira, Juanes y Luis Fonsi esperaron años para ver sus canciones entre las listas más populares del mundo

#### Sofía Sánchez Ramírez

sofia.sanchez@nacion.com

Algunas personas tienen la fortuna de alcanzar la fama de la noche a la mañana, en especial en un mundo donde las redes sociales facilitan que videos e imágenes se vuelvan virales en segundos.

Sin embargo, este no fue el caso de artistas que hoy gozan de gran reconocimiento. Chappell Roan, Shakira, Juanes y Luis Fonsi, por nombrar algunos, construyeron una carrera a lo largo de varios años, antes de destacar en las listas de canciones más populares en todo el mundo.

Caso por caso. Chappell Roan es la estrella pop del momento. Su creciente popularidad, especialmente en Estados Unidos, la llevó a encabezar el festival Lollapalooza en Chicago y debutar en Coachella, un escenario codiciado por miles de artistas.

Antes de alcanzar este estatus, donde es aclamada por el público por su estética y expresión de género, no encontraba su lugar en la industria. Comenzó su carrera en 2017, cuando lanzó su primer EP titulado *School Nights* bajo el sello discográfico Atlantic Records.

Sus sonidos de esa época eran más indie y menos pop, lo que pudo haber contri-



A sus 52 años, Juanes mantiene una fuerte presencia en la industria musical. ARCHIVO

buido a que no se volvieran virales, pero continuó perseverando y explorando nuevos géneros musicales. Así, en 2022, lanzó su sencillo *My Kink Is Karma* y, poco a poco, fue ganando popularidad.

La locura por Chappell Roan se desató en setiembre de 2023, con su disco *The Rise* and Fall of a Midwest Princess. Este álbum no solo provocó que cuente con más 40 millones de oyentes solo en Spotify, sino que sus canciones suenan sin cesar en las redes sociales.

En el caso de Shakira, la cantante colombiana empezó su carrera musical en la década de 1990. Sus primeros dos discos no tuvieron éxito -motivo por el cual no se encuentran en plataformas digitales— y sus éxitos comenzaron a llegar con *Pies descalzos*.

Sin duda, su fama se consolidó con el lanzamiento de su cuarto álbum, ¿Dónde están los ladrones? Este disco de pop latino le permitió vender millones de copias en el mundo, ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll y realizar múltiples giras internacionales. Además, la revista *Billboard* la describió como la mejor artista de las décadas del 2000 y 2010.

Juanes, por su parte, dio sus primeros pasos con la banda de rock colombiano Ekhymosis en 1988, donde tocaba la guitarra y hacía las voces principales. En este grupo, se consolidó como líder durante el lanzamiento de los álbumes Ekhymosis, Niño gigante y Amor bilingüe, hasta que decidió emprender su camino como solista.

En el año 2000 lanzó Fíjate bien, disco que quizás pasó inadvertido en comparación con 
los innumerables éxitos que 
vendrían después, como La camisa negra, A Dios le pido y Es 
por ti. Hasta la fecha, Juanes 
es el colombiano con más premios Grammy en la historia: 
25 latinos y cuatro anglosajones.

Otro artista que también tuvo una larga carrera antes de alcanzar el éxito mundial fue Luis Fonsi. El puertorriqueño comenzó su trayectoria musical en los años 90 y, aunque ya había logrado importantes méritos como cantante y compositor, fue hasta 2017 que se convirtió en un fenómeno global con *Despacito*.

La popularidad de la canción fue tal que, meses después, el estadounidense Justin Bieber colaboró en una nueva versión, la cual atrajo más de 20 millones de visualizaciones en menos de 24 horas en YouTube. Esta colaboración fue especialmente notable porque era la primera vez que el intérprete de Baby cantaba en español.

LA RECETA

Saberes

# Chile relleno con jamón y espinacas

Nivel: Fácil

Tiempo: 30 minutos +

20 de horneado

Rinde: 4 porciones

Costo: Bajo Chef: Rogelio Quirós

Güell

#### Ingredientes:

- 1 cda. de aceite para freír
- · 1 cda. de mantequilla
- · 1 cebolla pequeña picada fino
- 2 dientes de ajo picados fino
- 2 rollos de espinacas sin tallos
- 1 paquete de jamón
- · 4 chiles dulces mundiales
- 1 taza de queso mozarela rallado

#### Preparación:

1.En un sartén, incorpore el aceite y la mantequilla. Saltee las cebolla, el ajo, las espinacas

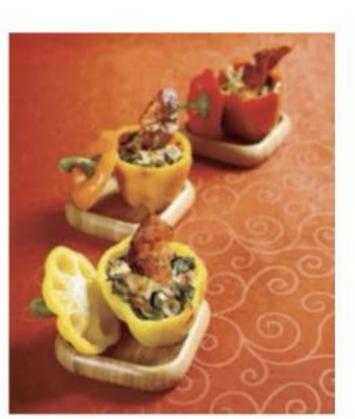

y el jamón. Reserve.

2. Aparte, corte la corona del chile (la parte superior), retírele las semillas y las venas, y úntelo con aceite, sal y pimienta.

3. Rellénelo con el preparado anterior y cúbralo con el queso mozarela,

4. Hornee a 350 °F (175 °C) por 20

4.Hornee a 350 °F (175 °C) por 20 minutos.



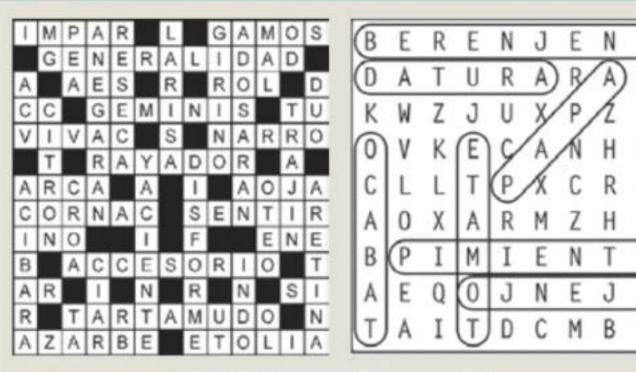

| 7 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 |
| 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 |



#### UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Informa

Oficina de Recursos Humanos | Oferta de servicios

### Técnico en computación e informática

Jornada: tiempo completo Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 7:00 p.m.

Para laborar en la Sede Regional de Guanacaste, Coordinación de Administración

Boletín: ORH-13959-6956

Detalles y requisitos del puesto en la página web:

https://rh.ucr.ac.cr/concursos-externos/, del 19/08/2024 al 21/08/2024.

Las inscripciones en concurso externo se tramitan, únicamente, por medio del Sistema Bolsa de Empleo:

https://bolsaempleo.ucr.ac.cr/Generales/. Deberá registrarse, adjuntar los documentos solicitados y seleccionar el concurso de interés.

Más actividades en agendaUCR www.UCR.ac.cr

#### Sofía Sánchez Ramírez

sofia.sanchez@nacion.com

La creadora de contenido estadounidense Clara Gruger renunció a su trabajo corporativo en Chicago hace más de dos años. Frente a la incertidumbre laboral, decidió buscar una nueva alternativa de vida y encontró a Costa Rica. Sin pensarlo dos veces se trasladó a Tamarindo (Guanacaste), donde actualmente reside como nómada digital.

A través de su perfil en TikTok @claragrugz, donde reúne a más de 42.000 seguidores, comparte su día a día. En esta plataforma, ha formado una comunidad de ticos y de extranjeros interesados en su experiencia en Costa Rica, pues narra cómo aprendió a surfear y redescubrió su conexión con la naturaleza.

A lo largo de este proceso, Clara ha resaltado algunas particularidades del país que considera únicas. En sus propias palabras, son "un poco asquerosas" pero no disminuyen su afecto por Costa Rica. Por ejemplo, con frecuencia encuentra cucarachas, escorpiones, lagartijas, ranas y zopilotes en la basura frente a su hogar, algo que no sucedía cuando vivía en ciudades como Chicago y Colorado.

Acerca de lo positivo, la nómada digital también se asombra constantemente al ver las señales de tránsito que advierten a los conductores sobre la presencia de diversas especies de animales en la carretera. Durante uno de sus viajes, en el que recorrió desde Monteverde hasta la península de Osa, se encontró con rótulos que alertan sobre osos hormigueros, dantas, monos, toros, venados, iguanas, tortugas y pumas.

Clara forma parte de los extranjeros que se benefician en Tamarindo debido al amplio uso del inglés en la zona. La molestan algunos animales 'un poco asquerosos'

# Nómada digital de Chicago optó por vida sencilla en Tamarindo

Clara Gruger comparte su día a día en videos virales de TikTok



La estadounidense Clara Gruger tiene dos años de estar en Guanacaste. INSTAGRAM CLARA GRUGER

Esta característica facilita su interacción con otros turistas y nómadas, quienes, al igual que ella, buscan una "vida más simple" en nuestro país.

Como parte de su rutina, comparte los tipos de ejercicios y actividades recreativas que realiza: comienza su jornada grabando el canto de los pájaros, se dirige a la playa para una caminata y, después, tiene una sesión de surf. Por las tardes, es común verla trabajando en cafeterías, restaurantes o spas.

A la vez, Clara explica a sus seguidores cuánto dinero gasta para llevar esta vida en Tamarindo. Según sus videos, usualmente utiliza alrededor de \$42 a diario. Este presupuesto cubre gastos en comida, vitaminas y clases de yoga aéreo. Además, disfruta de actividades gratuitas como jugar voleibol con sus amigos y admirar los atardeceres, los cuales le apasionan profundamente.

Su vida anterior. Antes de llegar a las costas del Pacífico, Clara ya había acumulado algo de experiencia en viajes. Sin embargo, según ha narrado en sus videos, ha tenido que enfrentarse a diversas enfermedades mentales y físicas a sus 25 años.

Contó que debió recuperarse de una infección estafilocócica –causada por un tipo de bacterias– y la forma en la que esa experiencia le permitió abrir los ojos sobre el tipo de vida que quería para sí misma. Una vez que estaba sana, optó por explorar nuevas partes del mundo.

Vivió dos semanas en una camioneta mientras exploraba Nueva Zelanda y, luego, recorrió partes de Europa y Suramérica, como Chile y Argentina, solo con su mochila.

Estos viajes la motivaron a salir de su zona de confort, lo que finalmente la llevó a mudarse a un país tropical y desconocido, que resultó ser Costa Rica.

"Las autopercepciones que tenía miedo de reclamar cobraron vida y me di cuenta de que no lo estaba inventando. Realmente pertenecía a la naturaleza y era buena explorando", contó la nómada digital.

Además de su trabajo como creadora de contenido, la estadounidense subsiste como freelancer, es decir, labora por cuenta propia en modalidad de teletrabajo. ¿A qué se dedica? Colabora con personas y empresas en el ámbito del diseño gráfico.

Debido a que tiene un interés por viajar y escribir, suele publicar recomendaciones para quienes desean explorar nuevas culturas. Por ejemplo, en su guía de viajes para mujeres, incluyó más de 65 artículos sobre tecnología, salud, belleza, indumentaria y seguridad para simplificar sus experiencias.

Sobre su estadía en Costa Rica, ha lanzado itinerarios para explorar distintos destinos, como un recorrido de siete días desde San José hasta La Fortuna, Monteverde y Manuel Antonio. Además de destacar la biodiversidad de estas áreas, sugiere actividades de aventura como el zip lining (tirolesa).

En cuanto a la gastronomía, ha ofrecido sugerencias para disfrutar de platos típicos como gallo pinto, ceviches, casados, arroz con pollo, olla de carne y chifrijo en los mejores lugares.

"He aprendido mucho sobre mí y me estoy inclinando por vivir una vida sencilla e intencional. Todavía estoy en mi camino en constante evolución, con mucho más por descubrir", escribió en su sitio web.

## COMUNICADOS

WHATSAPP 6420-2118 TELÉFONOS: 4107-1016 4107-1717



#### REGISTRO INMOBILIARIO

CONVOCATORIA EXPOSICIÓN PÚBLICA
PROVINCIA: SAN JOSÉ CANTÓN: SANTA ANA

El Registro Inmobiliario convoca a propietarios, poseedores y representantes legales para que se apersonen a la Exposición Pública de datos producto del Levantamiento Catastral de información catastral a fin de que examinen de manera gratuita, el registro y mapa catastral y suscriban las Actas de Conformidad correspondientes, en la Exposición Pública de los siguientes distritos:

| PROVINCIA | CANTÓN    | DISTRITOS                                               |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| San José  | Santa Ana | Santa Ana, Salitral, Pozos, Uruca,<br>Piedades y Brasil |

FECHA: Del 21 al 28 de agosto del 2024 (incluye fines de semana). HORARIO: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (iornada continua).

HORARIO: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (jornada continua). LUGAR: Unión Cantonal de Asociaciones de Desarr

LUGAR: Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Santa Ana, ubicada 100 m oeste y 250 m norte del templo católico de Santa Ana.

Se hace del conocimiento de los titulares, que, de no presentarse a esta Exposición, los datos se darán por correctos, ciertos y definitivos, conforme lo disponen los artículos 19 de la Ley de Catastro Nacional, No. 6545 y 10 del Reglamento a esa Ley. Para más información comuníquese al 2202-0999. Se recomienda sacar cita en el siguiente enlace: http://ep.tpzcr.com:8090/ep/ (no es indispensable sacar cita para ser atendido).

Para más información comuníquese al 2202-0999

Dr. Alexis García Vega Presidente Tribunal Electoral Dr. Luis Carlos Monge Bogantes Secretario Tribunal Electoral

San Vicente de Moravia, Domingo 18 de agosto del 2024.



#### COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE COSTA RICA TRIBUNAL ELECTORAL

CONVOCATORIA A ELECCIONES

De conformidad con lo establecido por el Código Electoral en su artículo 20 y 29 se convoca a elecciones de los nuevos cargos para Junta Directiva de los puestos de **TESORERÍA**, **VOCALÍA II y VOCALÍA III**, el Domingo 08 de diciembre del 2024 desde las 09:30 hasta las 14:30 horas por medio del voto físico en las instalaciones del COLFAR en Moravia.

A los interesados de inscribir sus postulaciones o candidaturas a formar una papeleta electoral se les invita a retirar el formulario oficial en su versión impresa Formulario TE-1.1-2024 de inscripción en la Unidad de Fiscalización de la Práctica Farmacéutica o en la Dirección Ejecutiva; o bien, descargarlo directamente la página web <a href="www.colfar.com">www.colfar.com</a> y enviar los formularios llenos al correo <a href="mailto:tribunalelectoral@colfar.com">tribunalelectoral@colfar.com</a> en su versión digital Formulario TE-1.2-2024. Desde el lunes 19 de agosto (a partir de las 08:00 horas) a más tardar el viernes 06 de septiembre del 2024 antes de las 14:00 horas (fecha límite para la inscripción de postulaciones a los puestos de elección) presentando toda la documentación solicitada en los formularios.

# Anúnciate donde todos buscan todo BUSC 9 6478-2411 4107-1717 opción 2

EMPLEO

AUTOS

**BIENES RAICES** 

VENTA BUSCO



#### **EMPLEO**

Se necesita

**EBANISTA** en Alajuela

Con experiencia en melamina

**8841-7657** 



#### **DOMÉSTICA**

Con referencias, inglés, documentos al día. Laborar en Pavas 8652-4429

+1 305 551 6926

#### **EMPLEO**

ENCARGADA Y DEPENDIENTE PARA GALERIA DE ARTE Experiencia y recomendaciones

8892-3063

#### **EMPLEO**

#### **DEPENDIENTE PARA FERRETERÍA**

Experiencia comprobable Mayor de edad Preferiblemente residir en San José

Cv: fhuno@hotmail.com

**EMPLEO** 

Se busca **EMPLEADA DOMÉSTICA** Con experiencia en masajes terapéuticos. Lunes a viernes, Rosales, Alajuela

**© 8334-8826** 

#### **EMPLEO**

Se requiere

**ELECTROMECÁNICO** Licencia B1

Panaderías Alajuela San José GAM Reparación y revisión

**© 8334-8826** 

#### 130 **ALQUILER**

130

ALQUILO LOCAL

Excelente punto comercial Contiguo terminal de autobuses. SAN JOSÉ, CATEDRAL

**8914-2200** 

**ALQUILER** 

**SE ALQUILAN** 

**CUARTOS** amueblados

PAVAS / Rohrmoser

Agua caliente, internet,

\$400 + depósito

**8652-4429** 

+1 305 551 6926

#### **ALQUILER**

**APARTAMENTO CERCA DE LA UCR** 

Para 2 personas, 2 dormitorios 1 baño, sin mascotas, sin garaje Seguro

**© 8384-6996** 

#### 

VENTA de Finca en:

10 hectáreas, en Costana.

8836-4356

#### **BIENES RAÍCES GUATUSO DE ALAJUELA,**

Valor: ¢45 mills.

#### Ø **VARIOS**

#### FACTURATica.com la #1

Factura electrónica sin mensualidades, ni anualidades. Inscripción gratis en Hacienda

5019-2792

#### Ø **VARIOS**



#### **CURANDERO Y** VIDENTE ANGELO

Domina todas las magias, sana, cura, domina y amarra. Pare de experimentar y de sufrir. Informes de 8am a 6pm

**©** 8977-2252







4107-1717 Opción 2 🗩 6478-2411

# EL MUNDO

www.nacion.com
Ferlin Fuentes,
redactor de El Mundo
ferlin.fuentes@nacion.com

-> Oposición venezolana realiza masiva protesta contra reelección de Maduro

# 'No vamos a dejar las calles', dice María Corina Machado

Marcha contra fraude electoral fue replicada en otros países

MÉXICO. "¡No vamos a dejar las calles!", esa fue la consigna de la líder opositora María Corina Machado, quien encabezó ayer una protesta en Caracas contra la reelección del presidente Nicolás Maduro, que congregó a miles de personas y se replicó en más de 300 ciudades en el mundo.

La oposición reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia y tacha de fraudulenta la continuidad del gobernante, que también convocó a sus seguidores a manifestaciones en todo el país.

Machado salió de la clandestinidad, a la que pasó poco después de la elección por temer por su vida, para participar del evento. Llegó en moto, con un suéter con capucha que se quitó solo al subir al camión que sirvió de tarima.

"¡Libertad!", "¡Valiente!", gritaban a su paso sus seguidores, que llevaban banderas y copias impresas de sus actas electorales. El acto transcurrió sin incidentes.

Las actas, una papeleta similar a una factura de supermercado que imprime la máquina de votación con el resultado puntual que recoge cada aparato, son el argumento central de la oposición para probar lo que aseguran fue un fraude el 28 de julio.

Machado afirma tener copias de más del 80% de estas actas que demuestran la victoria de González Urrutia, y desmontan el resultado oficial de 52% de los votos para Maduro.

"Hoy tenemos más fuerza que nunca", dijo ante la multitud. "La voz del pueblo se respeta. Que el mundo y todos dentro de Venezuela reconozcan que el presidente electo es Edmundo González Urrutia", lanzó.

"¡No vamos a dejar las calles!", advirtió Machado. "Con inteligencia, con prudencia, con resiliencia, con audacia y pacíficamente, porque la violencia les conviene a ellos. La protesta pacífica es nuestro derecho", añadió.

"Nos dijeron que derrotar el fraude y demostrar nuestra victoria era imposible y lo logramos (...). Nosotros pudimos derrotar el fraude y demostrar nuestra victoria. Este es el momento de cobrar", insistió.

"Lo que pasó el 28 y 29 de julio tiene al mundo maravillado, no pueden creer lo que hicimos. Todo el mundo sabe cuál es la verdad. Lo que pasó el 28 y 29 de julio sorprendió a un régimen que está totalmente desconectado de la realidad... creían que se iban a salir con la suya y nunca se imaginaron que estos más de 12 millones de venezolanos íbamos a ir a votar. Creían que a punta de miedo y amenazas iban a hacer que la gente renunciara a un cambio y 70% votó por Edmundo González Urrutia", continuó.

Miedo. Varios puntos de la capital estuvieron custodiados por blindados de la Guardia Nacional, cuerpo militar con funciones de orden público, y policías en motos.

La retirada de Machado fue tensa en medio de maniobras para eludir lo que pensaban eran autos del servicio de inteligencia. No hay una orden de captura oficial en su contra, pero Maduro ya pidió cárcel para ella y González.

"No te voy a mentir, sí siento miedo", señaló Iliana Alvareán, una economista de 42 años, que gritaba y lanzaba besos a Machado. "Uno no deja de sentirlo por toda la represión, pero queremos que salga (Maduro). Aquí estamos hasta el final. Saldré a marchar cuando llamen", expresó.

"Si nos quedamos callados, esto no tiene ningún sentido", dijo Adriana Calzadilla, una profesora de 55 años, en el punto de inicio de la manifestación en Caracas. "Este es un gobierno criminal que quiere enquistarse en el poder (...). Huele a libertad, no tengo nada que temer", subrayó.

"Estoy defendiendo lo que todos sabemos, lo que todo el mundo sabe: Edmundo González es el presidente electo por todos nosotros", expresó por su parte Yelitza García, administradora de 41 años.

González no participó en la protesta. No aparece en público desde el 30 de julio. Como Machado, está en la clandestinidad desde que las autoridades abrieron una investigación penal en contra de ambos por "instigación a la rebelión".

En un video, el aspirante recalcó que las manifestaciones "son una fuerza que hará respetar la decisión de cambio".



Subida en un camión, María Corina Machado (centro) lideró la marcha durante este sábado. AFP

#### Venezolanos protestan en San José contra fraude

Arianna Villalobos S. arianna.villalobos@nacion.com

Con carteles y banderas de su país, decenas de venezolanos se reunieron, ayer en la tarde, en la Plaza de la Democracia, en San José, para manifestarse en contra de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

Gabriela Onetto, coordinadora de comunicaciones del Comando ConVzla Costa Rica, entidad que convocó la protesta, afirmó que "la lucha es hasta el final, y hasta el final es hasta lograr la democracia de nuestro país".

"Hoy, los venezolanos residentes en Costa Rica, al igual que muchos alrededor del mundo, nos hemos unido a esta gran protesta mundial, que ha sido convocada por Edmundo González Urrutia y por María Corina Machado", declaró Onetto.

La dirigente indicó que la intención de la convocatoria era alzar la voz para procla-

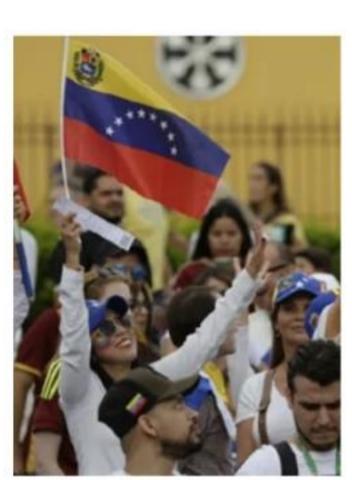

La Plaza de la Democracia se llenó ayer de banderas y carteles de protesta. CORTESÍA

mar el triunfo de González en las elecciones del pasado domingo 28 de julio y exigir respeto a la voluntad popular.

En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado encabezó ayer una protesta en Caracas contra la reelección de Maduro, la cual reunió a miles de personas y se replicó en más de 300 ciudades alrededor del mundo. San José fue una de ellas.

Respeto y libertad. A partir de las 4 p. m., la Plaza de la Democracia se llenó ayer de banderas y carteles empuñados por un grupo de manifestantes que clamaban por el respeto a la democracia y la libertad en su país.

"Hoy, con las actas en la mano, hemos gritado al mundo el resultado que el 28 de julio dimos en las urnas y que estamos dispuestos a defender, como lo han defendido los venezolanos en Venezuela, a pesar de la persecución del régimen" agregó Onetto.

Según un informe actualizado al 6 de agosto de la ONG venezolana de derechos humanos Provea, el número de muertos en ese país en el marco de las protestas opositoras contra la reelección de Maduro se elevó a 24.

Además, la agencia AFP informó de que se han registrado más de 2.400 detenidos, a quienes el gobernante Nicolás Maduro ha calificado de "terroristas".

"Los que estamos fuera de Venezuela tenemos la responsabilidad de levantar nuestra voz y de exigir que se respete la soberanía popular y la decisión del pueblo venezolano que quiere vivir en libertad y democracia. Sabemos que es una lucha complicada, pero es nuestra lucha", concluyó la vocera del Comando ConVzla

Costa Rica. ■

PUERTO PRÍNCIPE

#### Nueva fuga en cárcel haitiana deja 11 presos fallecidos

PUERTO PRÍNCIPE. GDA. Al menos once presos murieron durante una nueva fuga en una cárcel de Haití, la tercera desde marzo anterior, ocurrida esta vez a primera hora del pasado viernes en la ciudad de San Marcos, al norte de la capital, Puerto Príncipe.

El portavoz de la Policía Nacional de Haití, Michel-Ange Louis-Jeune, explicó al diario estadounidense *Miami Herald* que la fuga comenzó sobre las 2 a. m. del viernes, cuando la penitenciaría fue objeto de un ataque de bandas criminales desde el exterior.

Uno de los presos que se estaba fugando ha sido detenido, pero otros once acabaron heridos de muerte durante un intercambio de disparos con la Policía.

Louis-Jeune no dio al *Herald* una cifra exacta de fugados, mientras fuentes de seguridad tampoco brindaron, ante consulta del portal *AlterPresse*, una cifra concreta de agentes heridos durante el tiroteo.

La situación en la cárcel, aseguran las autoridades locales, al final fue controlada,

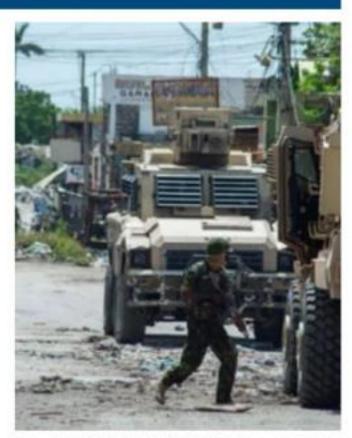

La capital haitiana lleva meses sumida en el absoluto caos por grupos criminales. AFP

sin embargo, todavía no hay un informe oficial al respecto.

Esta fuga se produce cinco meses después del devastador ataque de bandas armadas a la mayor prisión de Puerto Príncipe (la Penitenciaría Nacional, en Croix-des-Bouquets), que provocó el escape de más de 4.000 reos, algunos de los cuales siguen actualmente en libertad.

La capital del país lleva meses sumida en el absoluto caos por el dominio que ejercen sobre ella agrupaciones criminales, que andan prácticamente a sus anchas desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en el 2021.

Las autoridades haitianas, por su parte, siguen aguardando que surta efecto el despliegue internacional liderado por Kenia para intentar contener la violencia en esa nación. ■

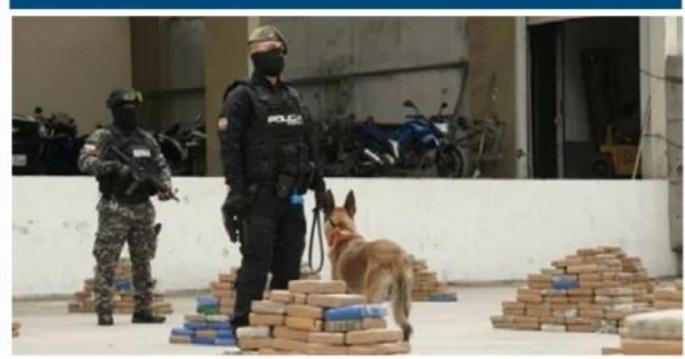

La operación permitió interceptar en alta mar 4,5 toneladas de droga, valoradas en \$135 millones. AFP

TENÍA COMO DESTINO CENTROAMÉRICA

# Ecuador decomisa mayor carga de droga del 2024

quito. AFP. Las Fuerzas Armadas de Ecuador incautaron el mayor cargamento de 4,5 toneladas de drogas en alta mar en lo que va del 2024 en un solo operativo, que dejó 17 detenidos y cuatro embarcaciones aprehendidas.

De acuerdo con las autoridades, el destino de la droga era Centroamérica con el fin de reexportarse a Estados Unidos y Europa.

La acción se produjo el 13 y 14 de agosto en el marco de operaciones de vigilancia y control marítimo con unidades navales y aeronavales, a unas 290 millas náuticas de la isla San Cristóbal, en el archipiélago de Galápagos, y a 310 millas náuticas de la costa continental ecuatoriana.

El decomiso total de 4,5 toneladas representa una afectación a la economía criminal de los grupos de delincuencia organizada de aproximadamente 135 millones de dólares en el mercado norteamericano.

El Ministerio de Defensa de Ecuador señaló que la ruta de la droga decomisada comprende un trayecto entre la provincia occidental de Manabí y las Islas Galápagos, cuyo destino inicial es Centroamérica para finalmente llegar a EE. UU. y el Viejo Continente.

La cartera indicó que la operación se logró gracias a labores de inteligencia militar y seguimiento a las estructuras narcodelictivas.

Con lo anterior, suman 42 toneladas incautadas en el mar durante 2024, en el contexto del "conflicto armado interno" que libra Ecuador desde enero pasado contra bandas criminales ligadas al narco.

# Obituarios

WHATSAPP 6420-2118 TELÉFONOS: 4107-1016 4107-1717



La Junta Directiva y el personal de B&S LaLogístika S.A.

Lamentan profundamente el fallecimiento del señor

#### **Guido Alberto Morales Rodríguez**

Padre de nuestro Presidente Juan Carlos Morales M.

Extendemos nuestras sentidas condolencias a su familia y nos unimos en solidaridad en este momento de dolor.

Misa de septenario, jueves 22 de agosto 6 p. m. Parroquia del Perpetuo Socorro, Sabana Sur

15 de agosto de 2024

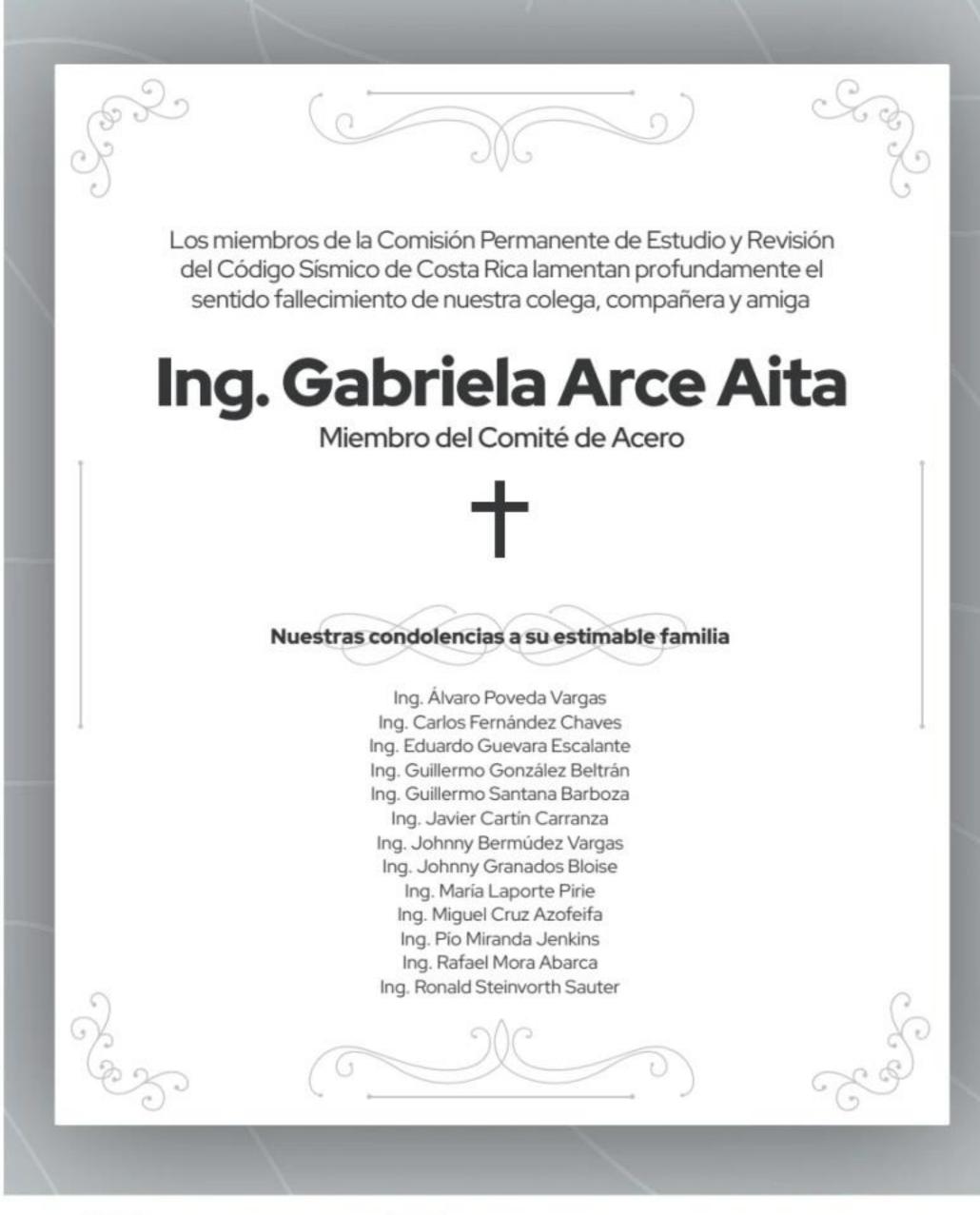





Si desea colocar un aviso en la sección de Obituarios, puede contactarnos

(506) 4107-1016 | \_\_\_\_ 6420-2118

(506) 4107-1015 | \_\_\_ 6478-2411

Central: (506) 4107-1717 opción 2

Correo: publicidad@nacion.com





Con profundo pesar, Beatriz Granados de Gómez, esposa y socia fundadora, sus socios Doris y Jaime Gómez Granados y su nieto, Roberto Gómez San Gil, Gerente General, lamentan el fallecimiento de su fundador y presidente de Grupo Esfuerzo:

# Eduardo Gómez Bodden

Descansa en paz

San José, 17 de agosto de 2024

"Todo va al mismo lugar; todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. (Eclesiastés 3:20)"

### Guillermo Masís Cuevillas

Descansa en la paz del Señor

Su esposa: Ruth Acevedo Zamora

Sus padres: Guillermo Masís Diabiasi (†) y Nuria Cuevillas León (†)

Sus hijos: Adrià Masís Acevedo y Aleix Masís Miralles

Sus hermanos: Jaime e Irene Masís de Harrington

Gustavo y Cristina Masís de Sauma Alejandro y Tihisia Boshart de Masís

Oliver Acevedo Zamora

Sus sobrinos y demás familiares lo comunican con mucho pesar.

Su cuerpo será velado en la Funeraria del Recuerdo Don Bosco el 17 de agosto a partir de las 7:00 p.m. El oficio religioso, por su eterno descanso, será el 18 de agosto de 2024, a las 2:00 p.m. en la Parroquia San Miguel Arcángel, Escazú Centro.

Recibiremos condolencias en el apartado 6727-1000 y en el correo cuevillasymasissa@gmail.com

Nuestro especial agradecimiento a su querida prima Doctora Paula Valverde Cuevillas quien, con esmero y cariño, acompañó a Guiller durante todo el proceso. Agradecemos a los doctores, equipo médico y enfermería por su acompañamiento en estos días.



Descansa en la paz del Señor

(1935-2024)

Su esposa:

Beatriz Granados de Gómez

Sus hijos:

Doris Gómez y Guillermo Aguilar Jorge Gómez Granados Jaime Ricardo Gómez y Dulce San Gil

#### Sus nietas:

Rocío Aguilar y Sebastián Fait Adrián Aguilar y Gabriela García Carlos Eduardo Gómez Troz Jaime Eduardo Gómez y Melissa Castillo Ricardo Gómez y Lucía Sáenz Roberto Gómez y Karla Holst

#### Sus bisnietos:

Claudia y Elena, Diego y Juliana, Jaime Ignacio, Santiago y Tomás, Ricardo, Adriana y Daniela, Isabel, Antonio y Marianne

Su cuerpo se velará en la funeraria Jardines del Recuerdo Don Bosco a partir de mañana domingo 18 de agosto, a la una de la tarde. Su funeral se llevará a cabo el lunes 19 de agosto, en la Iglesia San Juan Bosco, San José, a las diez de la mañana.

"El Señor es mi pastor, nada me falta".

(Salmo 23





Armando González **EDITOR GENERAL GRUPO NACIÓN** DIRECTOR

Armando Mayorga JEFE DE REDACCIÓN

Víctor Fernández **Ronald Matute** Larissa Minsky JEFES DE INFORMACIÓN

**Guiselly Mora** EDITORA DE OPINIÓN

John Univio EDITOR JEFE DE DISEÑO EDICIÓN 28112/LXXVII 56 PP. 3 SECCIONES

EDITADO POR © GRUPO NACIÓN GN, S. A.

#### **EDITORIAL**

### El legado de París 2024

Con la extinción de la llama olímpica en el Stade de France, hace una semana, culminó no solo la trigésima tercera edición de los Juegos Olímpicos modernos, sino también un capítulo extraordinario en la historia del deporte mundial. París 2024, más allá de ser un espectáculo deportivo sin precedentes, se erigió como un símbolo de resiliencia global y un catalizador de reflexiones profundas sobre el papel del deporte en la sociedad contemporánea.

La capital francesa, anfitriona por tercera vez de este acontecimiento, demostró que el espíritu olímpico trasciende las vicisitudes de nuestro tiempo. Los Juegos, celebrados en un contexto global marcado por los ecos de una pandemia devastadora, conflictos geopolíticos crecientes y la amenaza omnipresente del cambio climático, adquirieron un significado que rebasó lo meramente competitivo. Se convirtieron en un testimonio de la capacidad de la humanidad para unirse y superar adversidades compartidas, ofreciendo un rayo de esperanza en tiempos turbulentos.

El lema olímpico "Citius, altius, fortius - communiter" (Más rápido, más alto, más fuerte - Juntos) cobró una relevancia singular. La adición de "Juntos" a la tradicional tríada no fue una mera formalidad lingüística, sino un reflejo consciente de una nueva era en la que la colaboración y la unidad se han revelado como imperativos globales.

Los Juegos de París ofrecieron un mosaico de narrativas que ilustran la complejidad y riqueza de la experiencia humana. El Equipo Olímpico de Refugiados, compitiendo por tercera vez consecutiva, personificó la resistencia frente a la adversidad y la capacidad del deporte para trascender fronteras políticas y conflictos. Sus actuaciones no se midieron en medallas, sino en la esperanza que inspiraron a millones de desplazados en todo el mundo.

Simultáneamente, las hazañas de pequeñas naciones en disciplinas tradicionalmente dominadas por potencias económicas reafirmaron que la excelencia olímpica no es prerrogativa exclusiva de los privilegiados. El éxito de países como Jamaica, Kenia o Nueva Zelanda, por citar algunos ejemplos, demuestra que con políticas adecuadas, determinación y un enfoque estratégico es posible alcanzar la cima del olimpo deportivo.

Estos triunfos invitan a una reflexión más amplia sobre los

factores que propician el éxito deportivo en el plano nacional. Más allá del producto interno bruto o el tamaño de la población, emerge como crucial el concepto de progreso social. La inversión en educación, salud, igualdad de oportunidades y el fomento de una cultura que valore el deporte se revelan como pilares fundamentales para el desarrollo de atletas de élite y para la promoción de una sociedad más saludable y cohesionada.

Para naciones como Costa Rica, los Juegos Olímpicos de París 2024 han sido tanto una fuente de orgullo como un llamado a la introspección. Nuestros atletas, compitiendo con dignidad y determinación, son el producto de décadas de inversión en desarrollo humano. Sin embargo, los desafíos recientes en áreas críticas como educación, salud y equidad social nos obligan a redoblar esfuerzos para mantener y mejorar las condiciones que han permitido nuestros logros pasados.

El deporte olímpico es un ejemplo de los valores que aspiramos a ver reflejados en nuestra sociedad: excelencia, respeto, amistad, determinación, inspiración, coraje e igualdad. La competencia leal, el trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia que observamos en los estadios olímpicos son cualidades que, cultivadas en el plano social, transforman comunidades enteras.

Los Juegos de París también pusieron de relieve la importancia de la inclusión y la equidad. La paridad de género en la participación, la visibilidad creciente de los deportes paralímpicos y la celebración de la diversidad cultural no fueron meros gestos simbólicos, sino manifestaciones concretas de un mundo que aspira a ser más justo e inclusivo.

En la transición hacia Los Angeles 2028, nos corresponde reflexionar sobre cómo incorporar las lecciones de estos Juegos a nuestras políticas públicas y a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos fomentar una cultura que valore el deporte no solo como espectáculo, sino también como herramienta de desarrollo social? ¿De qué manera podemos asegurar que los espacios públicos sean verdaderos centros de encuentro comunitario y actividad física?

Los Juegos Olímpicos de París 2024 reafirman el poder del deporte para unir e inspirar, trascendiendo fronteras y diferencias. El verdadero éxito de estos Juegos se medirá, no en medallas, sino en su capacidad para catalizar cambios positivos en la sociedad, promoviendo los valores olímpicos en la vida cotidiana.

La competencia se erigió en símbolo de resiliencia global y catalizador de reflexiones sobre el papel del deporte en la sociedad

El éxito de los Juegos se medirá, no en medallas, sino en su capacidad para impulsar cambios positivos en la sociedad

#### CARTAS A LA COLUMNA

#### Privacidad de los deudores

#### **EMPRESA PRIVADA MANDA ESTADOS DE CUENTA**

Tenía una tarjeta de crédito de Coopeservidores, cuya deuda fue adquirida por el Banco Popular, del cual soy clienta. El 5 de agosto hice un pago, pero el Banco no lo ha aplicado; alegan que está en análisis. El 15 me enviaron un estado de cuenta de la empresa Evertec, y la información no estaba cifrada, lo que significa que mis datos están en poder de un tercero. El estado de cuenta ni siquiera tenía como remitente al Banco Popular. Me están cobrando más del 50 % de la cuenta; en otras palabras, quieren ¢200.000 adicionales. Nadie me sabe dar una respuesta. He ido a la sucursal en San Pedro, he llamado, enviado correos y nadie resuelve.

Alicia Matus León

San José

#### Cambio en Correos

He utilizado el servicio de Correos de Costa Rica durante muchos años. Una tarde reciente fui a revisar mi apartado y los habían cambiado de posición; el mío quedó muy bajo.

No consideraron la edad de los usuarios ni lo incómodo que resulta tener que arrodi-

llarse para sacar la correspondencia.

Mirtha Mayela Chacón Vicenzi

Alajuela

#### Medicinas caras

Son tantas las iniciativas que han estado en la corriente legislativa para bajar los precios de los medicamentos que casi se perdió la esperanza. Incluso fue una promesa de campaña del gobierno. El mercado de las medicinas debe estar regulado, pero tiene un montón de enemigos que han obstaculizado su disminución.

Las prácticas monopolísticas de intermediarios y casas matrices deben ser reguladas. También se habla de médicos deshonestos que tienen convenios para recetar solo medicinas caras de farmacéuticas por componendas o premios.

Para que sea eficaz y viable, todo proyecto de ley debe contar con el aval del Ministerio de Salud, la CCSS, el Colegio de Farmacéuticos, la Facultad de Farmacia de la UCR, algunas comercializadoras conscientes del problema, entre otros, a fin de tener apoyo terapéutico y social, en virtud de la gravedad del problema por los elevadísimos precios comparados con el resto de la región.

José Rugama Hernández San José

#### Servicio ambiental

El ministro de Ambiente v otras instituciones retienen el dinero que los países industrializados envían para la protección de los bosques. Me preocupa el destrozo en Manzanillo y la situación que sufren los propietarios de terrenos.

Manrique Rodríguez Sáenz

Montes de Oca

#### Rechazan tarjeta

Resido en Tamarindo. Mi tarjeta de crédito no funciona en el Automercado desde hace un mes, pero sí en cualquier otro lugar. Tengo un caso abierto en la oficina central. también desde hace un mes. pero no me resuelven nada.

William Richard Philps Moore Guanacaste

#### Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

#### Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección "Foro", el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.





AED



Gina Montaner PERIODISTA

IRMAS PRESS.Donald Trump no
es conocido por su
apego a la verdad
y los hechos. Más
bien, son detalles que le son
indiferentes y obstaculizan
el "relato" que elabora de
acuerdo con sus intereses
personales.

En el camino de su singular trayectoria como empresario, presentador de *realities* y político hasta ocupar la Casa Blanca, se ha aliado con personajes tan controvertidos como él. Uno de ellos es Elon Musk, líder en el mundo tecnológico e impulsor del auto eléctrico Tesla.

En realidad, antes de su amigable y accidentada conversación en la plataforma X (de la que es dueño Musk), el expresidente republicano y el multimillonario entrepreneur no siempre se profesaron simpatía mutua. En el pasado, Musk, quien durante años votó por candidatos demócratas, no tuvo la mejor opinión sobre Trump.

Dos años después de que este último perdiera en las urnas contra Joe Biden, el magnate tecnológico le aconsejó que colgara "su sombrero" y se desvaneciera en "el horizonte". Si algo tienen en común es su aversión a los "perdedores", y tal vez en ese momento Musk vio en el impulsor del movimiento MAGA a alguien que fracasó en su intento por ser reelegido frente a un candidato incluso más provecto que él. Trump no se quedó callado y llegó a acusarlo de "mentiroso". Eran tiempos en los que todavía no eran los amigos (al menos por conveniencia) que son hoy.

# Trump y Musk, los dos amigos

#### Narcisismo compartido.

Digo por conveniencia, porque si hay otro elemento que une a Trump y a Musk es un narcisismo compartido en el que lo prioritario son los réditos que cada uno pueda obtener. Para ambos, las relaciones son básicamente transaccionales y no fundamentadas en el bien común. Las promesas del republicano de favorecer a los más ricos en el aspecto tributario atraen al creador de Tesla como la miel a la glotona abeja.

Musk, defensor de una doctrina libertaria en contra de cualquier regulación que pudiera entorpecer sus millonarios negocios, tiene una pelea a muerte con la administración Biden. En la carrera a la presidencia en el 2024, Trump le ha prometido villas y castillos, lo cual es suficiente para sellar esta alianza de conveniencia.

Por eso no debe extrañar a nadie que el 12 de agosto Musk le entregara a Trump su red social (la antigua Twitter) a modo de anuncio político gratuito. Después de una serie de problemas técnicos que dejan en evidencia el pobre manejo de dicha plataforma desde que la compró el empresario, más que un diálogo, aquello fue un monólogo de dos horas para que el aspirante a la Casa Blanca repitiera su guion en un momento en el que, con Kamala Harris como relevo de Biden,

su "relato" se ha desinflado en unas encuestas en las que aparece virtualmente empatado con la actual vicepresidenta.

Contra los migrantes. En verdad, el argumentario de Trump es el mismo desde que irrumpió con fuerza en la política en el 2016. Los escenarios que pinta son siempre apocalípticos hasta que llega él, como un mesías con poderes para devolver a Estados Unidos una grandeza perdida. Y los causantes de esta supuesta debacle, además de la tradicional clase política de Washington, son, sobre todo, los migrantes que cruzan la frontera sur.

Un elemento que los une es su narcisismo, en el que lo prioritario es lo que puedan obtener

Trump lleva años calificándolos de "criminales" y "violadores" que "destruyen" el tejido de una mitificada sociedad estadounidense. En su no conversación con Musk, dio por hecho (sin fundamento alguno) que hay países que a propósito "envían" a Estados Unidos a los indeseables: "En Venezuela y otros países, los crimenes han bajado entre un 50 y un 80 % porque se han deshecho de toda su gente mala", dijo,

para luego añadir: "Son criminales que hacen parecer a nuestros criminales como buenas personas".

A lo que su anfitrión asintió, sin importarle un bledo los datos que contradicen tamaña desinformación. Según un estudio de la Academia Nacional de Ciencias, realizado entre el 2012 y el 2016, las personas que ingresan a Estados Unidos de manera irregular tienen un menor índice de criminalidad que los nacidos en el país y los migrantes que entraron legalmente. De hecho, la evidencia apunta a que los países desarrollados se benefician grandemente del aporte laboral y la mano de obra de los migrantes, cuya presencia no incide desfavorablemente en las oportunidades laborales de los nacionales.

Desprecio por los principios democráticos. También Donald Trump y Elon Musk comparten su desprecio por los principios democráticos. A lo largo de su diatriba en X, el expresidente coreó la mentira de que en el 2020 fue víctima de un fraude electoral.

Su casi nulo entrevistador le dio la razón. De lo que se trata es de justificar la intentona golpista del 6 de enero del 2021. El exmandatario llega a decir que, de perder nuevamente en el 2024, se marcharía a Venezuela, asegurando que sería un sitio más seguro que Estados Unidos con Kamala Harris al frente del gobierno.

Dudo que los venezolanos huirán de regreso a su país si ganan los demócratas en noviembre. En suma, un encuentro virtual lleno de falsedades que, asombrosamente, muchos eligen creer. Al concluir, invitado y anfitrión se dieron palmaditas mutuamente como dos amigos. Al menos por ahora.

@ginamontaner

#### ENTRE LÍNEAS Pasos en falso



Armando González R. DIRECTOR DE LA NACIÓN

n corrillos políticos resuenan los rumores en torno a grandes aspiraciones electorales de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, cuyo ascenso, en apenas dos años, desde la jefatura de despacho del alcalde de Cartago al puesto más distinguido del gabinete, bien pudo abrirle el apetito por logros mayores.

Cualquier anuncio sería prematuro y los rumores no siempre tienen fundamento, pero, si en este caso lo tuvieran, la funcionaria debería comenzar a cuidar sus pasos en falso. La llamada ley jaguar le ha hecho trastabillar una y otra vez, con penoso desconocimiento del ordenamiento jurídico y constantes exhibiciones de menosprecio por los frenos y contrapesos democráticos.

La ministra declaró, con tono de autoridad, el "blindaje" del proyecto de ley creado para cercenar potestades a la Contraloría General de la República. La menor noción del derecho constitucional le habría aconsejado abstenerse de pregonar tanta certeza.

Poco tardó el blindaje en desintegrarse ante el examen de la Sala IV, pero la ministra se sumó a la proclamación de una resonante victoria, como si la armadura hubiera salido ilesa y fortalecida de la resolución de los magistrados. El triunfo, dijo, consistió en la admisión de que la Contraloría no cumple funciones de administración activa, pero en eso no hay novedad y la resolución de los magistrados no altera el derecho vigente.

El otro logro, según la funcionaria, es la falta de pronunciamiento sobre la reforma del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública para permitir las contrataciones a dedo a contrapelo del principio de concurso público y una reforma con parecido defecto a la ley de Japdeva. Los magistrados no se pronunciaron porque la consulta planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) omitió esos temas, pero la ministra interpretó la omisión como ausencia de duda sobre la constitucionalidad de las normas. En consecuencia, se declaró perpleja porque el Congreso no procede a votar la propuesta.

Pero la consulta del TSE sobre la última versión de la ley jaguar desmiente el razonamiento al subsanar las omisiones iniciales. Sí hay dudas en la mente de los magistrados electorales, pero no en el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, cuyos expertos rechazan la posibilidad de llevar la ley a referéndum debido a los defectos ignorados por la ministra.

Ahora, doña Laura se une a la opinión presidencial sobre la "irrelevancia" del pronunciamiento de Servicios Técnicos, exigido por el artículo 6 inciso c de la ley, y no ve impedimento alguno para el referéndum. Para que caiga el telón, falta el pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre la nueva versión de la ley. No tardará.

agonzalez@nacion.com

26 PÁGINA QUINCE

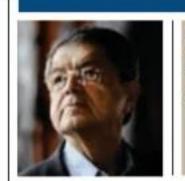

Sergio Ramírez ESCRITOR

ste año, centenario de la muerte
de Joseph Conrad,
recordé a un nicaragüense que también hizo el viaje al corazón
de las tinieblas, y sin haber
alcanzado nunca ni fama ni
gloria, regresó del Congo
para morir en un hospital de
pobres de Amberes.

En El viaje a Nicaragua, Rubén Darío cita la historia contada por el escritor andaluz Ángel Ganivet, acerca "de un hombre de Matagalpa que, después de recorrer tórridas Áfricas y Asias lejanas, fue a morir en un hospital belga, y le llamó para confiarle los últimos pensamientos de su vida. No sé cómo se llamaba aquel hombre de Matagalpa; pero sé que ese ignorado compatriota, en su modestia representativa, había visto como yo quizás, en las constelaciones que contemplaran sus ojos de viajero, las clásicas palabras: Navigare necesse est, vivere non est necesse (Vivir no es necesario, pero sí navegar).

El episodio referido por Darío lo consigna Ganivet en una carta del 10 de mayo de 1893, dirigida a su íntimo amigo, el periodista Francisco Navarro Ledesma, desde Amberes, donde prestaba servicios en el consulado español: "Otro asunto que me cayó por banda fue una visita a un español, que, procedente del Congo, había ingresado en el hospital y deseaba antes de morirse hablar con algún semejante que le entendiese. Resultó que el tal individuo no era español, sino nicaragüense, de Matagalpa... la última aventura le ha pasado en el Congo, y después de exprimir allá las últimas gotas de sustancia, ha sido remitido para reposición a la metrópoli comercial de Bélgica, a la que llegó atacado por la fiebre amarilla y convertido en esqueleto de ocre. Por cierto, que murió a los dos días de llegar, y que ha dado origen a ciertos rumores, pues creía el público que se trataba de un colérico".

#### Detalles de la entrevista.

Por esta carta sabemos también que el nicaragüense anónimo, antes de llegar al Congo, donde el rey de Bélgica Leopoldo II tenía su explotación esclavista y cometía uno de los genocidios más atroces de la historia, erró por diversos lugares del mundo, incluido Panamá, donde Lesseps había fracasado estrepitosamente en 1889 en la construcción del canal interoceánico; y que, burlado por su mujer, la dejó atrás con tres hijos, sin precisar dónde, si en Nicaragua o en algún otro lugar de su errancia.

Tres años después, en *El idearium español*, Ganivet vuelve sobre aquella entrevista, con mayores precisiones. El hospital donde encuentra al nicaragüense es el



Río Dvina. SHUTTERSTOCK

# Un nicaragüense en el corazón de las tinieblas

Stuyvenberg, el mismo donde Vincent van Gogh había sido internado en 1886, contagiado de sífilis, el terrible mal gálico de entonces, por una prostituta del puerto. Y ahora recuerda el nombre del nicaragüense: "Uno de los empleados del establecimiento me condujo a donde se hallaba el moribundo... 'Yo no soy español —me dijo-; pero aquí no me entienden, y al oírme hablar español han creído que era a usted a quien yo deseaba hablar... me llamo Agatón Tinoco'. 'Entonces —interrumpí yo—, es usted español por tres veces. Voy a sentarme con usted un rato, y vamos a fumarnos un cigarro como buenos amigos. Y mientras tanto, usted me dirá qué es lo que desea'. 'Ya nada, señor; no me falta nada para lo poco que me queda que vivir: solo quería hablar con quien me entendiera, porque hace ya tiempo que no tengo ni con quién hablar".

"Amigo Tinoco —le dije yo después de escuchar su relación—, es usted el hombre más grande que he conocido hasta el día; posee usted un mérito que solo está al alcance de los hombres verdaderamente grandes: el de haber trabajado en silencio; el de poder abandonar la vida con la satisfacción de no haber recibido el premio que merecían sus trabajos...".

Algo desentona en este cuadro: el que Ganivet convide a compartir un cigarro a Sin haber alcanzado nunca ni fama ni gloria, regresó del Congo para morir en un hospital de pobres de Amberes

un moribundo convertido en un esqueleto ocre, en la sala de contagios de un hospital. Y desentona que despache en una larga parrafada retórica todo lo que supuestamente le dijo al desgraciado, en tono moralizante: "la llamarada de orgullo, de íntimo y santo orgullo, que le alumbrará con luz muy hermosa los últimos momentos de su vida". Esa misma noche mi paisano andariego, que solo quería hablar por última vez con alguien en su propio idioma, expiró.

Y si en verdad Ganivet tuvo el ánimo de endilgarle aquel discurso tan prolijo, él mismo, al abandonar el hospital reflexionó sobre la vacuidad de sus palabras, pues al final de su evocación le oímos decir que "si alguna persona de 'buen sentido' hubiera presenciado esta escena", lo habría tomado a él "por hombre desequilibrado e iluso" y lo censuraría "por haber expuesto semejantes razones ante un pobre agonizante".

Destino final. Agatón Tinoco cumplió en el África colonial un destino oscuro, del que ya no llegaremos a saber mucho más, perdido en algún lugar de aquellos que quedaron en la geografía de la infamia, el Estado Libre del Congo, inventado por Leopoldo II para explotar en su beneficio personal la extracción de caucho, diamantes y marfil, responsable de la muerte de por lo menos ocho millones de congoleños y de mutilaciones, torturas y otras vejaciones. ¿Capataz, peón de alguna plantación, acaso grumete del vapor Roi des Belges en el que Conrad remontó el río Congo en 1890? ¿Victimario, simple testigo?

El destino final de Ganivet tampoco fue muy feliz. Enfermo de sífilis, igual que Van Gogh, un mal que lo acercaba fatalmente a la parálisis y a la demencia, y "aburrido, hastiado, malhumorado, melancólico, abrumado, entontecido", como escribió en una carta, se suicidó en 1898 lanzándose desde un barco trasbordador a las aguas del río Dvina en Riga, donde se hallaba como cónsul de España en Letonia.

Tenía entonces 33 años. Agatón Tinoco, al que encontró en el hospital Stuyvenberg de Amberes cuando llegaba desde el corazón de las tinieblas, y volvía a las tinieblas, no sabemos la edad en que murió.

@sergioramirezm

#### SANA CRÍTICA Bien hecho, PANI



Nuria Marín Raventós POLITÓLOGA

n la semana de la celebración del Día de la Madre, vimos fuertes acciones del Poder Judicial al allanar el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y detener a cinco funcionarios por sospechas de graves incumplimientos en los procedimientos de algo tan sensible como las adopciones. La denuncia en el Ministerio Público fue presentada por la presidenta ejecutiva, lo cual es un acierto.

Gracias a las acciones de la nueva jerarca, hemos pasado de pretender utilizar la institución para revanchas políticas a una que detecta anomalías que evidencian la desprotección de los niños bajo su cargo, y toma cartas en el asunto por medio de valientes denuncias penales.

Las acciones denunciadas son graves, porque están tipificadas como "trata de personas con fines de adopción irregular", entre otros delitos, y resulta preocupante que estén aparentemente involucrados tantos profesionales y de diferentes partes del país: Puerto Jiménez, Puntarenas, Alajuela, Orotina, Santa Ana y Guácimo.

No se trata de un hecho aislado y espero que no sea un cáncer que corroe más áreas de la institución; sin embargo, si lo fuera, la mano fuerte y asertiva de las autoridades institucionales, policiales y judiciales es la mejor medicina.

Como madre, me preocupa qué va a pasar con esos niños emocionalmente, pues han estado al cuidado de madres y padres adoptivos durante meses o años. Por otra parte, ¿estarán enterados esos padres adoptivos de lo sucedido en la institución que les entregó a esos niños, o serán instigadores y corresponsables? Habrá que investigar en profundidad.

Apoyo el proyecto del PANI para mejorar la gestión y fortalecer el proceso especial de protección, con el objetivo de desinstitucionalizar a los menores, siempre acompañado de medidas que fiscalicen su bienestar.

Así como felicito al PANI, hago un llamamiento a los ministerios de Hacienda y Presidencia para dotar de fondos suficientes a una de las más valiosas instituciones del Estado. Bajo su cargo están los niños y las niñas más vulnerables del país. Es nuestra responsabilidad, como ciudadanos y sociedad, brindarles amor y seguridad dentro de la institución, y buscarles los mejores hogares posibles en el menor tiempo, pero siempre bajo la legalidad.■

nmarin@alvarezymarin.com

PÁGINA QUINCE 27



FOTO: RAFAEL PACHECO GRANADOS.



Isabel Gamboa Barboza CATEDRÁTICA DE LA UCR

mprendí mi ordalía por agua en el parque de San Pedro de Montes de Oca, con la meta de llegar hasta el centro comercial Plaza del Sol, demostrando mi inocencia. Como en la Edad Media, los términos del viaje eran implacables: permanecía fuera del agua o llegaba empapada con líquidos putrefactos de las alcantarillas malolientes.

El escenario no nos permitía mucho optimismo, ni a mí ni a los otros transeúntes que nos habíamos aventurado a la calle, desprevenidos, bajo aquel aguacero tempestuoso, con una rayería que nos obligaba a buscar refugio cada seis pasos.

El camino estaba lleno de agua que caía desde arriba, brotaba de las aceras rotas y salpicaba desde los costados, debido a los conductores zafios que, viendo a sus víctimas al alcance, arrimaban sus vehículos lo suficiente para provocar, con el rápido paso de sus llantas, una ola marrón que lo cubría todo.

Íbamos con nuestros cuerpos, mochilas y sombrillas sorteando la ausencia de aceras, o su presencia quebrada y colmada de peligrosos huecos ocultos por el fluido sucio.

Sorteando pozos. Los ríos que debemos navegar quienes caminamos por nuestras ciudades deben su origen, principalmente, al mal di-

# El invierno de nuestras calles

seño del alcantarillado o a su deficiente mantenimiento. A la altura del Banco Popular, mientras me protegía de un rayo, advertí que una mujer intentaba, en vano, continuar por la acera sin mojarse; resignada, se zambulló en la acequia.

Advertida por su mala suerte, avancé con cautela. Un señor, al mismo tiempo y con las mismas intenciones, me miró y esperó. Entonces, un poco por la experiencia observada en la mujer anterior y otro tanto por orgullo, me las ingenié para asirme de las varillas que sostenían un rótulo, no sin antes asegurarme de que no se trataba de un terciario. Levantando mi cuerpo con su propio peso, me impulsé lo necesario para aterrizar al otro lado, donde el agua no formaba pozos.

Atrás dejé al transeúnte, pensativo, dirigiéndome una mirada cómplice de admiración.

Dicen quienes han estudiado las calles que existe una
relación entre estas y lo social. La teórica canadiense del
urbanismo Jane Jacobs, en
su libro Muerte y vida de las
grandes ciudades estadounidenses, sostiene que las calles
son esenciales para la salud
y la convivencia segura de la
ciudadanía, como la vía principal en la esfera pública para

Debemos analizar con sentido crítico el estado de nuestras calles y la configuración de nuestras ciudades

la socialización y la conexión social. Por ello, defendía su uso peatonal, la participación ciudadana en su gestión y el respeto de la escala humana en sus diseños.

Es decir, calles que se adapten física y psicológicamente a las personas, que faciliten su movimiento, sean fáciles de navegar, confortables, seguras y que integren la cultura local.

Espacios democráticos. Las nuestras, está visto, atentan contra la gente, hacen su tránsito peligroso, grosero e incómodo, de forma que terminan expulsándola, a excepción de algunos espacios que se han venido acercando a las personas, como ciertas vías peatonales y algunos parques que, temporalmente durante las ferias, se vuelven amigables.

Por su parte, el sociólogo alemán Jürgen Habermas planteó que los espacios públicos son fundamentales para la discusión democrática y la producción de opinión pública. A semejanza del ágora griega, plaza pública que era el corazón de la vida social, política y comercial, las nuestras despiden rápidamente a quienes las visitan, tornando inviable

la tranquilidad y el espacio necesarios para la reflexión. Tal vez algunos de los cafés que se están poniendo de moda, al estilo de Escalante, Los Yoses y Dent, puedan ser el sitio donde el diálogo se dé, con el problema de que no cualquiera puede pagar por estar ahí.

También, el filósofo francés Henri Lefebvre afirmaba que los espacios públicos no son escenarios pasivos, sino el resultado de relaciones de poder y de interacción social. Así, el diseño de nuestras ciudades manifestaría una jerarquía donde los carros y los negocios ocupan la torre y la ciudadanía, el último peldaño. Dejaría ver, asimismo, la desidia de la clase política y el uso del poder para el abuso.

En la Escuela de Chicago se desarrolló la idea de la influencia de la ciudad en el comportamiento social, que las calles, entre otros aspectos, fomentan el conformismo o la necesidad de cambio, según sus características, tales como su diversidad cultural, movilidad y densidad poblacional.

Las nuestras animan la agresividad, debido al apelotonamiento y a la ausencia de una cultura cívica que no regula los ruidos excesivos y los comportamientos violentos. Todo ello provoca la furia y no estimula el diálogo.

Caos para los peatones. Debemos entonces mirar con sentido crítico el estado de nuestras calles y la configuración de todas las ciudades, incluidas las normas de convi-

vencia que se reproducen ahí.

La acongojadamente famosa violencia vial que experimentamos se refleja en el comentario que hizo un colega guatemalteco hace unos años: cuando llegó a Costa Rica, alquiló un auto, pero rápidamente lo dejó por miedo a lo violentos que son los conductores.

El irrespeto a los pasos peatonales nos obliga a esperar unos segundos después de la luz roja del semáforo para asegurarnos de que ningún conductor arrastre a alguien bajo sus ruedas con el fin de ganar tiempo. Son comunes las motocicletas que se atraviesan en medio de dos carros, o los vehículos encima de los ciclistas, y los ciclistas encima de los peatones.

Del triste estado de nuestras calles, del deterioro de la ciudad entera, de sus malos olores y calles desbordadas que se tragan a la gente por sus alcantarillas, como pasó recientemente casi frente a nuestros horrorizados ojos, podemos pedir cuentas a aquellos a quienes elegimos para que las custodien.

¿Qué somos y cuánto valemos para ustedes, como para que piensen que está bien tenernos andando en tales condiciones? Podemos preguntarles mirándolos a la cara.

isabelgamboabarboza@gmail.com

28 PÁGINA QUINCE



Geoff Mulgan
PROFESOR EN
LA UNIVERSITY
COLLEGE LONDON

penas pasa una semana sin que circule por internet una nueva pieza de desinformación, desde el aluvión de teorías conspirativas generado por el atentado contra el expresidente norteamericano Donald Trump hasta la falsa información de la extrema derecha tuiteada por Elon Musk de que el Reino Unido tiene una política policial de dos niveles. La verdad está siendo blanco de ataques, y la gente lo sabe. Según una encuesta global reciente realizada por las Naciones Unidas, más del 85 % de los participantes estaban preocupados por el impacto de la desinformación online.

El mundo está inundado de mentiras y distorsiones, en gran medida por el crecimiento de las redes sociales y de las plataformas digitales. Los algoritmos de estas plataformas, diseñados para obtener beneficios maximizando la participación de la audiencia, amplifican la información que llama la atención, independientemente de su veracidad. Asimismo, se ha descubierto que la negatividad hace subir la participación: un estudio reveló que cada palabra negativa adicional en un titular hacía subir la tasa de clics en un 2,3 %.

Sin embargo, otra razón de nuestra incapacidad para combatir la desinformación es que la tradición liberal ha priorizado la libertad de expresión por sobre el derecho a la verdad. Cualquier restricción a la libertad de expresión en el mundo democrático, se argumenta, sería utilizada por los dictadores para justificar la censura o algo peor.

El abordaje occidental de la libertad de expresión supone que una competencia libre y justa en el "mercado de las ideas" garantizará que la verdad se imponga a las mentiras. Pero ahora sabemos que esto es un error. Algo similar a la ley de Gresham, que dice que el dinero malo deja fuera de circulación al dinero bueno, se puede aplicar a la información: "inundar la zona de mierda", como dijo el ex estratega jefe de Trump Steve Bannon, alimenta la desconfianza y hace que resulte más difícil distinguir los hechos de una falsedad.

Algunos creen que la verdad hoy está fragmentada sin remedio. Pero muchos países han fortalecido las instituciones que están diseñadas para buscar las mejores verdades disponibles, y de las que suelen depender las sociedades y las economías. Las leyes financieras penalizan la falsedad y el engaño en las cuentas y declaraciones públicas. Las cortes utilizan herramientas forenses sofisticadas como el ADN para emitir mejores juicios. Y la ciencia moderna moviliza a



SHUTTERSTOCK

# El derecho a la verdad

pares críticos para cuestionar las afirmaciones.

Ahora necesitamos construir sobre estos cimientos para garantizar que todas las instituciones poderosas brinden el mejor conocimiento disponible. En el centro de ese esfuerzo estaría un nuevo derecho a la verdad, que podría descansar sobre principios establecidos desde hace mucho tiempo como la regla de oro y el imperativo categórico. La idea de tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, presente en casi todas las civilizaciones, puede servir de base para reconstruir la infraestructura de la verdad.

Legislación. El primer punto de partida es la legislación. Muchos gobiernos europeos y de otros países tienen fuertes leyes de protección del consumidor que prohíben las afirmaciones engañosas y falsas en la publicidad y el marketing. El mismo principio debería aplicarse a todas las comunicaciones políticas —una medida que Australia contempla junto con una serie de otras medidas a fin de impulsar la resiliencia democrática— y, llegado el caso, a cualquier tipo de comunicación masiva. Difundir mentiras a sabiendas debería tener consecuencias, principalmente financieras, pero quizá también la prohibición de ejercer un cargo público o trabajar en medios de comunicación.

En ocasiones ha sido utilizado el sistema judicial para sancionar a medios de comunicación por difundir información errónea. Por ejemplo, el caso de difamación de Dominion Voting Systems contra Fox Muchos países han fortalecido las instituciones que están diseñadas para buscar las mejores verdades disponibles

News por difundir conspiraciones sobre que sus máquinas de votación "amañaron" la elección presidencial estadounidense del 2020 contra Trump resultó en un acuerdo de casi 800 millones de dólares. Pero se puede hacer mucho más para abrir vías de recurso legal contra medios de comunicación y figuras políticas abiertamente deshonestos mediante nuevas leyes que proscriban la difusión intencional de mentiras.

En segundo lugar, se deben fortalecer las instituciones independientes que estén comprometidas con la verdad. Estas ya existen en el ámbito de la ciencia, las finanzas, la salud y la seguridad. En los medios, las organizaciones noticiosas sin fines de lucro y la radiotelevisión pública desempeñan este papel. La clave para el éxito de estas instituciones es que estén aisladas de las presiones políticas y del mercado.

En tercer lugar, la regulación podría obligar a los proveedores poderosos de información a convertirse en proveedores de la verdad. En julio, la Comisión Europea difundió su conclusión preliminar de que X, de Musk, engaña a los usuarios al permitir que cualquiera pague por una cuenta verificada y que, por ende, infringe la Ley de Servicios Digitales. Como resultado de ello, X podría enfrentar multas de hasta el 6 % del ingreso global. Por su parte, la Ley de Aplicación de Redes

de Alemania, sancionada en el 2017, les exige a las plataformas con más de dos millones de usuarios que retiren el contenido "claramente ilegal".

En cuarto lugar, las comisiones electorales independientes necesitan competencias para verificar y corregir las afirmaciones falsas y bloquear la desinformación o las falsificaciones más perjudiciales en el período previo a las elecciones, cuando la verdad es más vulnerable, el riesgo de interferencia es mayor y lo que está en juego para la democracia es más importante.

En quinto lugar, la próxima generación debe estar mejor equipada para distinguir la verdad de las mentiras. Las escuelas deberían preparar a los jóvenes para detectar falsedades de todo tipo. Finlandia y Dinamarca van a la vanguardia al haber incorporado lecciones sobre desinformación en sus programas escolares.

Por último, pioneros tecnológicos como Factiverse, Fullfact en el Reino Unido, Myth Detector en Georgia y Faktisk Verifiserbar de Noruega están desarrollando nuevas herramientas que combinan inteligencia artificial y colectiva para detectar y evaluar la desinformación. Estas y otras iniciativas deberían fomentarse y respaldarse.

Vara alta. Para garantizar su éxito, el derecho a la verdad en otras palabras, el derecho a que organizaciones poderosas

e influyentes no nos mientan o engañen a sabiendas— debería incluirse como un protocolo en la Convención Europea sobre Derechos Humanos y equilibrar la garantía de libertad de expresión de la Constitución de Estados Unidos. Debería existir una vara alta para invocar este derecho, a fin de tener en cuenta las diferencias de opinión e interpretación. Y debería ser implementado por los tribunales, no por los gobiernos o los "Ministerios de la Verdad".

Todas las otras libertades civiles implícitamente dependen de algún derecho a la verdad. Por ejemplo, el derecho a un juicio justo por jurado tiene poco sentido si los jueces no garantizan que los jurados cuenten con la mejor información posible. En términos más amplios, la verdad depende de un proceso interminable de descubrimiento reforzado por leyes e instituciones.

Musk y otros creen fervientemente que la libertad de expresión es un bien absoluto, y que el derecho a mentir debería pesar más que cualquier derecho a la verdad. Su opinión es entendible, y tiene raíces honorables. Pero se ha vuelto cada vez más peligrosa e inadecuada para los tiempos que corren.

El matemático francés del siglo XVII Blaise Pascal escribió: "La verdad es demasiado oscura en estos tiempos, y la falsedad está tan establecida, que a menos que amemos la verdad, no podremos conocerla". Hoy, deberíamos demostrar ese amor convirtiéndola en un derecho y poniéndola en el corazón de nuestras leyes y constituciones.

© Project Syndicate 1995-2024

# PURODEPORTE

www.nacion.com

Antonio Alfaro, Jefe de mesa de Puro Deporte Jairo Villegas, Editor de Puro Deporte analfaro@nacion.com

→ Wilmer López intervino en primeros acercamientos con Óscar Ramírez



Oscar Ramírez tiene el cartel de ser el técnico más ganador con el equipo masculino de Alajuelense. FRANCISCO GONZÁLEZ / GOLES MANUDOS

# El Pato aportó algo de su magia para el regreso del Macho

Idolo rojinegro se declara feliz de observar más ADN liguista en el club

#### **Fanny Tayver Marin**

fanny.tayver@nacion.com

En pleno partido entre Alajuelense y Dimas Escazú trascendió una verdadera noticia bomba: el inesperado regreso de Óscar Ramírez.

Consumado el triunfo de las leonas, Wílmer López habló con La Nación en la propia gramilla del Morera Soto y el ídolo rojinegro sonrió al referirse al Macho.

Su expresión retrataba a la mayoría de los aficionados liguistas, entusiasmados al saber que el Machillo vuelve a ser un miembro de la casa rojinegra. Y Wilmer López siente una doble satisfacción, porque de alguna manera, él aportó algo de su magia para lograrlo.

Por momentos, parecía imposible que alguien lograra convencer a Óscar Ramírez

de volver al fútbol. Alajuelense lo había intentado y otros clubes también, pero no había manera. Ahora fue diferente.

"Yo soy de los más felices, entre más gente liguista tengamos dentro de la institución, yo creo que esto irá mejorando, porque uno le puede decir y hacer ver a todos los jugadores, desde la edad que sea, lo que es llevar estos colores encima, lo que es defender esta institución y lo que conlleva estar dentro de Alajuelense", expresó Wílmer López.

El Macho se integró a la Liga como coordinador de desarrollo y rendimiento. Su función será analizar y optimizar el desarrollo individual de los jugadores de liga menor, realizando trabajos específicos para maximizar el potencial de los futuros profesionales.

La noticia reactivó gra-

tos recuerdos en el liguismo, porque Óscar Ramírez fue el gestor, desde el banquillo, de cinco títulos nacionales de Alajuelense: Invierno 2010, Verano 2011, Invierno 2011, Invierno 2012 e Invierno 2013.

"En el fútbol masculino, Óscar es el técnico más ganador que ha tenido Liga Deportiva Alajuelense. Su conocimiento, su experiencia, su rodaje tanto como jugador y como entrenador nos pueden dar una gran ayuda a toda la institución en todo sentido, porque espero que, ojalá, en el fútbol femenino podamos tener la dicha y la oportunidad de también contar con la ayuda de él".

Conociéndolo muy bien, el Pato considera que los grandes ganadores al trabajar con el Macho serán los jugadores de liga menor, porque llegarán más pulidos para cuando les

toque la hora de verdad.

"Óscar es muy perfeccionista, es muy estudioso. Yo espero que aporte muchísimo en hombres, porque es la necesidad de la institución, que el equipo masculino vuelva a ser nuevamente campeón, y que por ahí nos pueda aportar en el fútbol femenino, en buena hora. Todo lo que sea para sumar es ganancia.

"Él nos puede ayudar muchísimo a nivel institucional, no importa, en hombres o en mujeres, y yo creo que hay que aplaudirle a la dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense lo que está haciendo, de volver a jalar a esa gente que se identifica como liguista".

Con mucha satisfacción, contó que todo esto viene desde aquella reunión en febrero pasado, cuando a lo interno de la Liga le propusieron un plan

y él se apuntó, siendo el enganche para reunir a muchas figuras con pasado rojinegro que habían estado lejos del club.

"Llamé a Óscar Ramírez, Cristian Oviedo, Carlos Hernández, Pablo Izaguirre, Jozef Miso, Pablo Gabas, Patrick Pemberton, Johnny Acosta y Javier Delgado; todos llegaron. Y me sentí muy bien, porque para esa convocatoria, yo fui el que puso la cara, la voz y todo. Y ellos respondieron.

"Todos muy puntuales y yo creo que, a partir de ahí, se está dando ese acercamiento hacia exjugadores que son figuras de esta institución, y yo puedo decir que tal vez en algo ayudé, eso me llena mucho como liguista".

Alajuelense busca recuperar su identidad: hace poco fichó a Javier Delgado y logró la vuelta de Óscar Ramírez. En el club también trabajan Wílmer López, Bryan Ruiz, Ricardo González, Víctor Badilla y Enrique Quique Vásquez.

"Uno ha estado metido dentro de la institución y sé que por ahí hay más intenciones. Espero que pronto lleguen otras exfiguras. Poco a poco, nos vamos llenando del ADN liguista que tal vez en algún tiempo perdimos, esa palabra mágica".

Momento clave. De aquella reunión, recordó que la mayoría de exjugadores se sorprendieron de que llegara Óscar Ramírez, porque después de que regresó del Mundial de Rusia 2018, marcó distancia y se mantuvo muy alejado del fútbol, refugiado en Hojancha y más metido en sus negocios. "Él aceptó muy amable-

mente la invitación ese día cuando yo hablé con él y toda la cuestión. El día de la reunión fue una de las personas más participativas que tuvimos ahí. Javier Santamaría los conoció ahí y fue muy bueno, porque él le transmitió a Oscar que es una persona que puede ayudar, que puede aportar. Además, yo creo que la Junta Directiva se dio cuenta de que necesitamos jalar gente de ADN liguista".

Además, piensa que la historia de Óscar Ramírez en el fútbol aún tiene capítulos pendientes.

"Desentendernos de que no existe, que ya no está, era muy ilógico. Por eso digo que hay que aplaudir a la Junta Directiva por la insistencia, por estar encima de él, por buscarlo, hablarle, proponerle y convencerlo.

"Él es consciente de que la institución necesita que él esté metido para que con su aporte, su experiencia, su rodaje, nos pueda ayudar a pulir jugadores y buscar más éxitos en el fútbol masculino, que es donde estamos deseando nuevamente ser campeones", concluyó Wílmer López. ■

**FÚTBOL ITALIANO** 

#### El Inter deja escapar la victoria en el cierre

ROMA. AFP. El Inter de Milan. actual campeón de la liga italiana, no pasó ayer del empate (2-2) en su debut en la Serie A 2024-2025 en el campo del Génova, este sábado, tras ir por delante en el marcador gracias a un doblete de Marcus Thuram.

El Inter, que empezó la temporada pasada con cinco victorias consecutivas, deja ya dos puntos en este inicio

tras recibir un tanto de los genoveses en el descuento final.

Los jugadores de Simone Inzaghi se vieron de entrada superados por los futbolistas del Génova, que marcaron un gol en el minuto 20 tras un fallo del portero Yann Sommer bien aprovechado por Alessandro Vogliacco.

Thuram, cuya primera temporada en la Serie A fue bastante convincente (13 goles en el campeonato), llevó el encuentro al empate gracias a un buen tanto de cabeza (30).

El internacional francés, muy criticado durante la Eurocopa 2024 por su falta de efectividad de cara a portería, volvía a marcar a 8 minutos del final del partido gracias a un buen pase de su compañero Davide Frattesi.

Sin embargo, el defensa del Inter de Milán Yann Aurel Bis-

seck desvió con la mano un centro del Génova al área en el tiempo de descuento, para disparar el suspenso.

El brasileño Junior Messias marcó tras llegar al rechace del penal que acababa de fallar (90+5) y arrancó un empate que sabe a victoria para el Génova y a derrota para el Inter.

En otro partido disputado ayer, Parma empató 1-1 con la Fiorentina.



Marcus Thuram anotó los dos goles para el Inter, pero su equipo cedió al final. AFP

NORTEÑOS PRESIONAN EN PRIMEROS PUESTOS DE LA TABLA

### San Carlos jugó como en casa en goleada al Santos

> Equipo de Luis Marín supo imponer sus condiciones ante un rival en aprietos

#### Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

San Carlos encontró goles en un partido que por momentos parecía parejo, pero que logró llevarlo a ser de una sola cara y se dejó el triunfo por 0-4 contra un Santos en serios aprietos.

Los norteños visitaron a los santistas justamente en el estadio que adoptaron como su casa mientras el Carlos Ugalde recibe luz verde.

En el Ebal Rodríguez haemociones. Reimond Salas y Óscar Linton no lograron concretar y Joseth Peraza sacó un balón de la raya.

Santos la tuvo, pero no pudo definir. El equipo de Luis Marín sí hizo fiesta.

Alexandre Lezcano metió la mano para desviar un intento de Wilmer Azofeifa y él mismo falló en otra llegada: con el marco de par en par, tiró afuera.

En el minuto 45+2, Brian Martínez definió en la jugada más complicada. En un mar de piernas, dio la estocada para enviar la pelota al fondo. De vuelta a la cancha, San Carlos aumentó su ventaja, con un cabezazo de Azofeifa (68').

El mejor gol de la noche fue de Yurguin Román (69'), al tomar un rechazo. El late-



Brian Martínez convirtió el primer gol de la noche. PRENSA SAN CARLOS

| Posicio           | n  | e  | s |   |    |    |     |     |
|-------------------|----|----|---|---|----|----|-----|-----|
| TORNEO APERT      | UI | AS |   |   |    |    |     |     |
| EQUIPO            | 1  | G  | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1. Sporting FC    | 5  | 4  | 1 | 0 | 11 | 4  | 7   | 13  |
| 2. Alajuelense    | 5  | 4  | 1 | 0 | 8  | 4  | 4   | 13  |
| 3. San Carlos     | 6  | 3  | 2 | 1 | 13 | 3  | 10  | 11  |
| 4. Cartaginés     | 5  | 3  | 1 | 1 | 9  | 3  | 6   | 10  |
| 5. Saprissa       | 6  | 3  | 1 | 2 | 12 | 10 | 2   | 10  |
| 6. Liberia        | 5  | 2  | 2 | 1 | 9  | 5  | 4   | 8   |
| 7. Herediano      | 5  | 2  | 2 | 1 | 6  | 3  | 3   | 8   |
| 8. Guanacasteca   | 5  | 1  | 1 | 3 | 6  | 12 | -6  | 4   |
| 9. Pérez Zeledón  | 5  | 0  | 3 | 2 | 4  | 7  | -3  | 3   |
| 10. Puntarenas FC | 5  | 0  | 2 | 3 | 3  | 7  | -4  | 2   |
| 11. Santos        | 6  | 0  | 2 | 4 | 5  | 16 | -11 | 2   |
| 12. Santa Ana     | 6  | 0  | 2 | 4 | 3  | 16 | -13 | 2   |

ral izquierdo se acomodó con sombrerito incluido y el remate de zurda sacudió las redes.

San Carlos no tenía piedad de Santos en Guápiles y evidenciaba que tenía hambre de

| Próxima fecha                                      |
|----------------------------------------------------|
| DOMINGO 18 DE AGOSTO                               |
| Cartaginés vs. Herediano                           |
| Hora: 11 a. m. FUTV                                |
| Pérez Zeledón vs. Puntarenas                       |
| Hora: 4 p. m. FUTV                                 |
| Sporting FC vs. Liberia                            |
| Hora: 6 p. m. Tigo Sports                          |
| SÁBADO 7 DE SETIEMBRE                              |
| Alajuelense vs. Guanacasteca<br>Hora: 7 p. m. FUTV |
| Resultados                                         |
| FECHA 6                                            |
| Santa Ana 0 3 Saprissa                             |

más. El cuarto gol fue de Daniel Díaz (74'). Triunfo norteño y desolación en el cuadro de Julio César Dely Valdés. ■

Santos 0 4 San Carlos



Gloriana Villalobos convirtió cuatro tantos en la lluvia de goles de las moradas contra Pérez Zeledón, PRENSA SAPRISSA

**GOLEADA 15-0 EN FÚTBOL FEMENINO** 

#### Saprissa logra triunfo de escándalo ante PZ

#### Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Saprissa FF no desperdició la oportunidad de imponer sus condiciones en la visita a Pérez Zeledón en el Cuty Monge, en Desamparados y consiguió una victoria con marcador de escándalo: 0-15.

Las moradas tenían la firme convicción de que si podían ganar el partido por un marcador contundente, lo harían. Y así fue. La 'S' se mostró como una aplanadora y es líder del Clausura 2024 con 6 puntos en dos presentaciones, más esta paliza.

Desde el pitazo se notó un claro dominio de las tibaseñas ante un frágil rival. El primer gol llegó en el 25', con María Paula Elizondo.

A partir de eso, empezó una verdadera masacre, con goles de Carolina Venegas (30' y 55'); Gloriana Villalobos (39', 60', 66' y 83'), Yerling Ovares (45' y 74'), María Julia García (45'+4), Katherine Alvarado (48' y 51').

Kyoka Koshijima (61'), Mariela Campos (71') y Verónica Solano (78') también anotaron.

Fue una de esas goleadas que ahora cuesta ver en el fútbol femenino, que desmoraliza a un conjunto y fortalece al otro.

Fue un golpe grosero para ese equipo que se asentó en Desamparados, pero una noche llena de goles para el otro.

En el caso de las moradas, Carolina Venegas consiguió una marca importante que ella misma detalla: "Para mí, Saprissa es mi casa, y es un orgullo el hecho de haber marcado 150 goles en el torneo local con este club".

Además, fue el retorno al gol de Katherine Alvarado, luego de la grave lesión que sufrió. Y Gloriana Villalobos firmó cuatro tantos.

Hoy habrá dos partidos. Tsunami Azul recibirá a Sporting (1 p. m.) y Pococí esperará a Puerto Viejo (3 p. m.). ■

**FÚTBOL ESPAÑOL** 

#### Barcelona logra victoria gracias a doblete de Robert Lewandowski

Barcelona de Hansi Flick empezó ayer con buen pie su camino en la Liga española, remontando para terminar imponiéndose 2-1 en la primera jornada en el campo del Valencia, gracias a un doblete de Robert Lewandowski.

Después de que Hugo Duro

minuto 44, el artillero polaco pudo devolver la igualdad antes del descanso (45+5) y luego, en el inicio de la segunda parte, puso al *Barça* adelante en el marcador de Mestalla al transformar un penal (49').

El tanto del empate fue conseguido gracias a un pase al

BARCELONA. AFP. El nuevo FC adelantara al Valencia en el área pequeña del joven Lamine Yamal, una de las figuras de la Eurocopa ganada en julio por España.

El joven de 17 años evidenció así que no perdió la concentración, en una semana muy complicada para él por el apuñalamiento el miércoles de su padre, que permaneció hospi-



Robert Lewandowski festejó con sus compañeros del Barce-Iona, contra el Valencia. AFP

talizado dos días, hasta que el viernes recibió el alta médica.

El penal transformado por Lewandowski y que terminó dando los tres puntos al Barça había sido conseguido por el brasileño Raphinha.

Gracias a este triunfo, el Barça se une al Celta de Vigo en lo alto de la clasificación de la Liga española, donde ambos son los únicos equipos que han logrado ganar en los seis partidos hasta ahora disputados de los diez de esta primera jornada, que continúa este domingo y se completa el lunes. ■

DOMINGO 18 DE AGOSTO DEL 2024 / LA NACIÓN
PURO DEPORTE 31



Juan Pablo Álvarez es propietario del negocio Chimpa Barber, en Nuevo Arenal de Tilarán. LIFUTSAL

MÁXIMO ARTILLERO DE LA LIGA PREMIER DE FUTSAL

## Juan Pablo Álvarez, el barbero goleador de Nuevo Arenal

Guanacasteco lucha por levantar su negocio y terminar sus estudios

#### Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

Al cumplir 20 años, Juan Pablo Álvarez había intentado forjarse una carrera en el fútbol en las divisiones menores de Jicaral Sercoba y en Liga Deportiva Alajuelense. Soñaba jugar en la Primera División. Sin embargo, a pesar de alejarse de su hogar en Nuevo Arenal, en Tilarán, Guanacaste, no logró alcanzar la oportunidad deseada y regresó a casa para buscar una nueva meta personal.

Lo que no imaginaba el joven de 23 años era que, de vuelta en su hogar, despertaría su olfato goleador mientras jugaba con el equipo de Tilarán en la Primera A del futsal costarricense. En el 2021, el equipo

Soñaba jugar en la Prime-División. Sin embargo, a esar de alejarse de su hogar ascendió a la Liga Premier y desde entonces Juan Pablo es uno de sus goleadores.

> En la presente temporada, suma 21 goles en 12 partidos y es el máximo goleador del campeonato, mientras desarrolla su emprendimiento de una barbería en Nuevo Arenal, de donde obtiene los ingresos para pagar el local, sus estudios y ayudar en su hogar.

> "En el 2020, junto a mi mamá, Carolina Herrera, tomamos la decisión de hacer un

curso de barbería en Esparza, Puntarenas. Al final, ella no pudo asistir, por lo que me matriculé solo e iba en autobús. Siempre me llamó la atención ser barbero y tener mi propio local", comentó Álvarez.

Una vez terminado el curso, fue contratado en una barbería, hasta que hace siete meses abrió su propio establecimiento, al que llamó Chimpa Barber, donde asegura tener una buena clientela.

Trabajo y estudio. Al mismo tiempo, Juan Pablo prosiguió sus estudios de Educación Física, en Nicoya, Guanacaste, por lo que viaja todos los sábados desde las 3:45 a.m. en autobús para asistir a clases y concluir su carrera universitaria.

Entre todas sus actividades diarias, se las ingenia para jugar y ser el máximo goleador de Tilarán en la Liga Premier, con 21 tantos, superando a Diego Chavarría de Sporting, con 15 dianas, y a Diego Vargas, de Orotina, con 14.

"Es un poco sacrificado, pero uno lo hace por amor. Yo no gano nada con el equipo; solo nos dan la cena o el almuerzo cuando jugamos fuera, pero depende de las taquillas en nuestro gimnasio", comentó Álvarez.

El joven confesó que algunos clientes llegan al establecimiento y hablan de los partidos del equipo y de sus goles. Lo felicitan y entienden cuando debe cambiar los horarios de atención, aunque los viernes suele trabajar hasta las 8 p. m. para que todos queden complacidos.

Tilarán, en la actualidad, es quinto del Grupo A con 17 puntos. El líder es Proceso Alajuelita con 33 unidades, seguido por Desamparados Borussia con 28, San Isidro con 23 y Sporting con 22. ■ PREMIER LEAGUE

# El Arsenal empieza la temporada con victoria

Milton Montenegro y AFP milton.montenegro@nacion.com

El Arsenal padeció en algunos tramos del partido, pero sacó su casta, hizo valer su casa y arrancó con victoria en la Premier League. Con anotaciones de Kai Havertz en el primer tiempo y un golazo de Bukayo Saka en el segundo, el Arsenal derrotó 2-0 al Wolverhampton.

El cuadro gunner salió al duelo sabiendo que solo tenía que esperar a que cayera el primer gol. Los wolves se cuidaron en los primeros minutos, buscando que el tiempo se consumiera. Sin embargo, a los londinenses no les costó demasiado generar. Havertz y Saka empezaron a avisar; los dos gestaron el primer gol. El inglés hizo el pase desde la derecha y el alemán aprovechó una salida en falso del arquero para poner la cabeza y marcar el 1-0.

Finalmente, al minuto 74, Bukayo Saka le dio la tranquilidad a su escuadra. Hizo la diagonal al borde del área; un zaguero iba con él, pero no atinó a marcarlo, solo intentó cerrarle el espacio. Saka sacó un potente disparo y abombó las redes.

En otro de los compromisos, el Liverpool arrancó la nueva temporada con una victoria 2-0 en su visita al recién ascendido Ipswich Town, en el primer partido de campeonato del neerlandés Arne Slot, heredero en el banquillo de Jürgen Klopp.

Los Reds no pisaron el acelerador hasta después del descanso, luego de un primer tiempo en el que no realizaron ningún disparo.

El egipcio Mohamed Salah asistió al portugués Diogo Jota (60) para abrir el marcador, y después dobló la ventaja al anotar el segundo (65).

El Liverpool mostró dos caras: inofensivo en el primer tiempo y otra más cercana al "fútbol caos" de Klopp, mientras que su rival, el recién ascendido Ipswich, tuvo una dinámica inversa. Jacob Greaves (20) y Omari Hutchinson (31) pusieron a prueba al guardameta brasileño Alisson Becker, quien mantuvo el arco en cero.

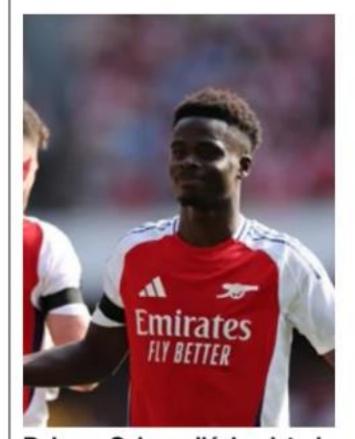

Bukayo Saka selló la victoria 2-0 del Arsenal contra el Wolverhampton. AFP

DEBUT SERÁ EL 14 DE SETIEMBRE

# Costa Rica revela sus cartas para disputar el Mundial de Futsal

#### Milton Montenegro

milton.montenegro@nacion.com

La Selección Masculina de Futsal de Costa Rica empezó la cuenta regresiva rumbo al Mundial de Uzbekistán 2024.

Los nacionales no solo tienen en la mira varios fogueos antes del debut oficial, sino que Alex Ramos, técnico de la *Tricolor*, dio a conocer a los 14 elegidos que estarán en la Copa del Mundo.

"Hay muchísima ilusión.

Nosotros hemos sido muy
transparentes y les dejamos
claro a los jugadores que hay
una base importante que ha
sido muy repetitiva. Vamos
a recoger el fruto de tanto esfuerzo y trabajo.

"Hemos laborado muy fuerte con los jugadores del medio local, y hay que recordar que también tenemos figuras en Europa", dijo Alex Ramos en declaraciones al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

Costa Rica debutará en el Mundial el 14 de setiembre frente a Paraguay. Después jugará contra Países Bajos el 17 del mismo mes y cerrará la fase de grupos el 20 de setiembre ante Uzbekistán.

Pero antes de encarar la competencia del Mundial de Uzbekistán 2024, los ticos se foguearán en Europa.

Ucrania, Portugal, Cuba, Francia y España pondrán a prueba a los nacionales, informó la Fedefútbol.

El cuadro nacional viajará a la localidad de Viseu, Portugal, para enfrentar a Ucrania el 22 de agosto, a Portugal, el actual campeón del mundo, el 23 de agosto, y a Cuba el 25 de ese mismo mes.

Después, el grupo se trasladará a Madrid, España, para disputar una triangular en Las Rozas frente a Francia el 27 de agosto y España el 28. Por último, se instalarán en Nápoles,



La Selección de Costa Rica de futsal durante la celebración de su clasificación al Mundial de Uzbekistán. CONCACAF.COM

Italia, para foguearse frente a clubes locales de este país antes de viajar a la sede del Mundial.

Costa Rica, que parte a Europa el martes de la próxima semana, jugará su sexto Mundial de Futsal.

Convocados. Los llamados para la Copa del Mundo son los porteros César Rosales (Desamparados Borussia) y Danny Vásquez (Sporting FC).

También los cierres Jean Carlo Salas (FC NPM Silmet de Estonia) y Víctor Fonseca (RS Hatillo).

Los alas Luis Navarrete (RS Hatillo), Daniel Gómez (Orotina Futsal), Milinton Tijerino (We-Met FC de Polonia), Pablo Rodríguez y Gilbert Vindas (FC Torún de Polonia), Jeremy Gómez (San Isidro Futsal) y Yosel León (FC NPM Silmet de Estonia).

Los pivotes Emmanuel Gamboa (Paraíso Futsal), Minor Cabalceta (BSF ABJ Bochinia de Polonia) y Diego Chavarría (Sporting FC). ■

### PURO DEPORTE

DOMINGO 18 de agosto del 2024

-> Abrió un complejo deportivo en La Guácima de Alajuela

#### Milton Montenegro

milton.montenegro@nacion.com

Deyver Vega, nueva contratación del Deportivo Saprissa, está listo. Ya se puso los zapatos de fútbol para entrar a la cancha, pero no solo para entrenar con los morados, sino para hacerlo con usted.

Deyver se trazó un plan que hoy empieza a ser realidad y lo quiere compartir con todos los fiebres del fútbol, sobre todo con aquellos que viven en La Guácima de Alajuela o sus alrededores.

El volante ve cumplido su sueño, por lo que asegura estar muy emocionado.

"Siempre soñé con tener mi propia cancha, un lugar donde se le pueda enseñar a los niños y ponerla a disposición del pueblo, para lo que necesiten", aseveró al hablar de su proyecto, el Complejo Deyver Vega.

"Tenemos un campo sintético de fútbol 7 que se divide en dos de fútbol 5, y el próximo mes se instalará la cancha de pádel. El pádel está de moda y es un deporte parecido al tenis, pero la cancha es cerrada con vidrio. Es un campo un poco más pequeño que uno de tenis y la bola no sale, no para, es intenso", explicó el nuevo refuerzo de Saprissa.

El pádel combina elementos del tenis y el squash con muchos toques únicos.

Se juega en parejas y consiste en pasar la pelota al campo contrario; la pelota debe picar en la superficie y después se permite el rebote en las paredes.

Fue hace nueve años cuando Deyver conversó con un amigo y luego pensó: "¿Qué voy a hacer más adelante?".

"En 2015 empecé a gestar la idea, a hacer un plan de ahorro pensando en el retiro. Llegué a preguntarme qué voy a hacer con el futuro y dije: 'sí, debo tener algo", recordó Vega.

Impulso. Deyver Vega añadió que el año pasado un amigo cercano a la familia de su esposa le habló de hacer algo, una marca personal, un proyecto propio o invertir en un complejo.

"La cancha de fútbol 7 tiene dos meses de haber iniciado y es una buena opción para la gente. Doy clases personalizadas; tenemos lecciones para grupos pequeños de niños y se pueden hacer diferentes trabajos, algo más específico o individual. En un futuro, el objetivo es tener una academia, y si hay equipos, pueden reservar la cancha. Los sábados en la mañana metemos zumba y, poco a poco, vamos con más actividades", comentó Deyver Vega.

Junto a Keyla Salazar, su esposa, Deyver trabaja duro



En el Complejo Deyver Vega hay una cancha de fútbol 7 que se puede dividir y hacer en dos de fútbol 5. El jugador siempre soñó con tener su propio espacio deportivo. CORTESÍA DEYVER VEGA



Deyver Vega regresó a Saprissa tras ocho años de jugar en Europa y Herediano. El lunes pasado firmó por dos años con los morados, y espera aportar con su picardía. SAPRISSA

# Deyver Vega hace un sueño realidad de la mano del fútbol

> Nuevo refuerzo de Saprissa arrancó proyecto personal que comenzó a gestar hace ocho años



Deyver Vega está muy ilusionado con su complejo deportivo, que se encuentra en La Guácima de Alajuela. CORTESÍA DEYVER VEGA

y está entusiasmado con el complejo, que incluso está a disposición para eventos.

Según el futbolista del Saprissa, algunas personas ya lo han alquilado para festejar cumpleaños u otras actividades. En Instagram y Facebook se encuentra como Complejo Deportivo Devver Vega.

"En mi vida he tenido gente a mi alrededor que me ha ayudado a crecer por su forma de pensar y por cómo actúan. Me inculcaron el ahorro, la ambición, no comprar cosas innecesarias, poner a trabajar el dinero, sea poco o mucho lo que nos llega en esta carrera tan corta como el fútbol", manifestó Deyver, quien, a lo largo de su carrera profesional ahorró y ahora ha invertido en su negocio, un proyecto que

comparte con todos los amantes del fútbol.

Vega salió del Saprissa en 2016 y tuvo un paso como legionario por el fútbol de Noruega y Rumanía. En 2023, volvió al país y se vinculó con Herediano y ahora regresó a la "S".